### **PUBLICIDAD**





DE AGOSTO **EN CORFERIAS, BOGOTÁ** 

BOGOTÁ COLOMBIA FUNDADO EN 1887 Nº 40.158 29 DE JULIO DE 2024 24 PAGINAS www.elespectador.com ISSN 01222856 \$2.200



Medios Aliados:









Organizan:





1 AL 4
DE AGOSTO
EN CORFERIAS, BOGOTÁ

# ¡VIVE LA EXPERIENCIA MÁS EMOCIONANTE SOBRE 2 RUEDAS!



TEST DRIVE MOTOS
Y MOVILIDAD LIGERA



PISTA MOTODESTREZAS



**ZONA PICNIC** 



MUESTRA COMERCIAL

Y mucho más...





Medios Aliados:

MOTOR







Organizan:





Los gimnastas colombianos ilusionan en los Olímpicos París 2024. Ángel Barajas clasificó a la final de barra fija y Luisa Blanco, a la del "all around".

/ Deportes p. 21







# EL ESPECTADOR

BOGOTÁ COLOMBIA FUNDADO EN 1887 Nº 40.158 29 DE JULIO DE 2024 24 PÁGINAS www.elespectador.com ISSN 01222856 \$2.200

7 708338 505732

# Venezuela eligió

Con una participación histórica y mucho en juego en las urnas, los venezolanos acudieron masivamente a elegir presidente entre los candidatos favoritos: Nicolás Maduro, actual mandatario, y Edmundo González, opositor. Esta es la Venezuela que encontrará el gobierno elegido y esto es lo que sigue en un país polarizado. / Tema del día p. 4



Miles de venezolanos se congregaron este domingo en ciudades capitales como Cúcuta. Entre los casi 3 millones que viven en Colombia, solo 7.000 están habilitados para sufragar desde aquí. /AFP

## Las preocupaciones de EE. UU.

La migración por el tapón del Darién es uno de los temas principales en la agenda entre Estados Unidos y Colombia, según explicó a este diario Daniel-García Peña, quien llegó a Washington en plena carrera electoral entre Kamala Harris y Donald Trump. / Política p. 7

### Radiografía del Clan del Golfo

Las autoridades tienen nueva información sobre la organización criminal y sus operaciones en Antioquia y Bogotá, tras la captura de Harley Cano Zapata (alias Patilla), cerebro financiero y líder de comunicaciones. Así se mueve alias Chiquito Malo. / Investigación p. 8

## "Conejo" a las fotomultas

Aunque ocultar las placas está prohibido por la ley, varias empresas les están ofreciendo a los conductores una tecnología que les permite hacerlo temporalmente en sus vehículos para evadir las fotomultas. Un nuevo dolor de cabeza para la seguridad vial. / Negocios p. 14



### Miraflores, punto de concentración al cerrar la jornada

Al final de la jornada electoral, cientos de personas, aparentemente de la base chavista, marcharon hacia el Palacio de Miraflores, en Caracas, para esperar los resultados de las elecciones. La movilización se realizó bajo el seguimiento de agentes de la Guardia Nacional Bolivariana y bloques militarizados de colectivos

afines al presidente, Nicolás Maduro.

Sobre la avenida Urdaneta, varias personas reportaron que el oficialismo montó una tarima a las 8:00 p. m. (hora local) para que Maduro ofreciera unas declaraciones a sus seguidores. El ingreso se realizó a través del Palacio Blanco, según medios venezolanos. En el resto de la

capital, la oposición también se movilizó en medio de la convocatoria de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que pidió mantenerse en los centros hasta que fueran entregadas todas las copias de las actas. Ambas marchas fueron seguidas por drones, ambulancias y cuerpos de seguridad.

En 2015, el oficialismo también montó muy temprano una tarima en Miraflores sin conocer los resultados.

EL ESPECTADOR / LUNES 29 DE JULIO DE 2024

# Temadeldía



María Corina Machado y Edmundo González afirmaron tener reportes de participación récord en todas las regiones del país. / AFP

Los reportes brillaron por su ausencia

# Participación masiva en una jornada histórica

A falta de informes oficiales en las horas inmediatas al cierre de urnas, los reportes ciudadanos y de la oposición hablaron de una votación récord en todo el país. Venezuela se fue a dormir en medio de la incertidumbre.

### REDACCIÓN MUNDO

"Hoy Dios le devolverá la grandeza a este país. Volví a Venezuela solo a apoyar este nuevo proceso. Después de ocho años de estabilidad me costó dejar Portugal, pero la tierra jala y aquí estoy haciendo poniendo la cara y el corazón. Este país era el mejor de Latinoamérica y da tristeza verlo hoy, vacío, temeroso, aplastado. Tengo fe y esperanza en que todo va a salir bien, pero también algo de miedo porque no sé si vayan a aceptar la derrota".

que pidió ocultar su nombre, arquitecta de 39 años y habitante del barrio Santa Mónica, en Caracas, reflejan el sentir de miles de venezolanos que regresaron a su patria (más de 5.000 lo hicieron solo desde Colombia) para ejercer su derecho al voto este 28 de julio. En la jornada, la Presidencia se debatía entre el mandatario actual, Nicolás Maduro, quien aspira a un tercer periodo, y el opositor Edmundo González.

Más de 21 millones de venezolanos formaban el censo electoral; sin embargo, en el exte-Estas, las palabras de una mujer rior, donde residen cerca de ocho información falsa o contradicto- dante, ¿entiendes? No nos van a Y si hay algo que nosotros hemos

millones, apenas 69.000 podían sufragar. En Colombia, la cifra era de 7.000, de los cuales, según el reporte más actualizado al cierre de esta edición, votaron casi el 30 %.

La mavoría de las urnas estuvieron abiertas desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, cuando ante los reclamos de las personas haciendo fila estas exigían el respeto por su derecho a sufragar. De ahí en adelante, la falta de información y de reportes oficiales reinó. A las encuestas a boca de urna que mostraban

ria entre sí, se sumaron mensajes que de un lado y del otro reclamaban el triunfo.

"Supuestamente, son los pobres los que apoyan al gobierno, pero si te pones a indagar un poco te das cuenta de que lo hacen de boca para afuera, porque hacia adentro saben que todo está mal. Temen el presente, pero más el futuro: creen que un cambio los empobrecerá más, pero la realidad es que no pueden ser más pobres, el gobierno que trabaja por ellos los llevó a ese extremo", dijo Helena Tovar, habitante del barrio de clase media alta Cha-

Rafael Pérez, maestro de construcción de 48 años y habitante del barrio 23 de Enero, bastión del chavismo en Caracas, piensa distinto: "Allá de donde eres tú (Colombia) no nos quieren a los venezolanos, pero yo sé que eso no es el pueblo, sino la oligarquía, porque nuestros pueblos son hermanos. Acá esos mismos oligarcas quieren quitar el poder populary ponerse manos a la obra para robarse el país. Fascistas son, pero acá hay dignidad y memoria y respeto por el legado del comanrobar las elecciones, somos más y más fuertes, somos el socialismo del siglo XXI".

### ¿Participación histórica?

Al cierre de esta edición, a falta de reportes oficiales, la oposición venezolana presentaba cifras de participación electoral del 54,8 %. No fueron los números que pronosticaban los análisis más optimistas, pero tampoco fueron malos. Este sería el equivalente a más de 11 millones de sufragios y es un porcentaje más alto que el de las elecciones legislativas de 2020 y que el de las presidenciales de 2015. Durante una rueda de prensa de María Corina Machado y el candidato Edmundo González tras el cierre de las urnas, Machado afirmó triunfante que la información en su poder apuntaba a una participación récord en todas las regiones del país.

También cabe destacar que se acerca bastante al nivel visto en 1993, cuando hubo una participación del 60 %. Dichos comicios destacan por ser los que rompieron con el tradicional bipartidismo en el país.

Independientemente de los resultados finales, que aún no se conocían, también hay que destacar otra cifra importante: el 91 % de las mesas de votación habrían contado con testigos de la oposición. Para la periodista Catalina Lobo-Guerrero, autora de 'Los restos de la revolución', este dato es clave. "La formación en vigilancia electoral y ausencia de testigos fue, en el pasado, uno de los puntos débiles de la oposición", escribió la analista.

No obstante, cerca del cierre de las urnas (que era a las 6 p. m.), la oposición, que pidió a los electores no moverse de los puestos de votación y cuidar cada voto, denunciaba que a los tres principales del candidato presidencial González Urrutia no se les había permitido el ingreso al CNE. "Son las 5:00 p.m. y no se nos ha permitido el ingreso al CNE, a ninguno de los tres testigos del candidato Edmundo González Urrutia, Delsa Solórzano, Juan Carlos Caldera ni a Perkins Rocha", declaró Solórzano.

Más tarde, cerradas las urnas, denunció: "Hay una importante cantidad de centros de votación de donde están retirando a nuestros testigos y otros donde se niegan a transmitir el resultado del acta". Posteriormente, afirmó: "Con las actas que tenemos, que son suficientes, ya sabemos qué está pasando en el país.

### Reportes preliminares de violencia durante la jornada electoral

Durante la jornada electoral se presentaron varios brotes de violencia, principalmente en los estados de Carabobo, Miranda y Táchira. Precisamente en este último se reportó la muerte de Julio Valerio García, de 40 años, en el municipio de Guásimos. Según la periodista Anggy Polanco, el hombre

fue atacado por colectivos chavistas. En este mismo episodio resultó herido Valerio García, de 67 años, quien presentó un roce de bala en el abdomen.

También se registraron otros heridos en San Antonio de Táchira y en el estado de Monagas, así como en Guacara, estado de Carabobo, donde también

se observó presencia de colectivos. Estos episodios contrastan con las declaraciones hechas por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, quien aseguró que "pudiésemos decir que nunca habíamos observado tanta paz y tanto civismo, y eso hay que valorarlo".

**La demora del** Colegio Nacional Electoral en informar sobre los resultados electorales alimentó la tensión en el país.

demostrado que somos capaces de hacer, es defender la voluntad de la gente".

#### Reacciones de lado y lado

Diciendo mucho y nada a la vez, ambas campañas se apresuraron a mostrarse triunfalistas en estos comicios. Del lado opositor, María Corina Machado dijo una hora después de cerrar las urnas que en la coalición estaban "más que complacidos, con expectativas que tenemos de los resultados". Aclaró: "No podemos dar cifras, pero obviamente las tenemos".

Dos horas después del cierre, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, dijo que, aún sin resultados, se cerraba una etapa que "signa la derrota definitiva de los agresores". Inmediatamente, habló de un decreto que vendría para la próxima etapa, aunque cortósu discurso antes de revelar de qué se trataba.

En medio de estos discursos cruzados, cabe destacar la importancia de las redes sociales en estos comicios. Estas fueron las primeras elecciones en la última década en las que participó la oposición y, por lo tanto, la primera vez en contexto del alto uso contemporáneo de las plataformas digitales. Esto le permitió

a la campaña opositora contrarrestar velozmente los discursos oficialistas en un espacio público. Como señala el periodista Nacho Montes de Oca, "la oposición se apuró a difundir los resultados de las actas electorales y las grandes diferencias respecto al chavismo para evitar una maniobra de conteo fraudulenta en el CNE. Ya se instaló la idea de una derrota que hace más difícil sostener una victoria de Maduro".

\*Con reportería de G. Jaramillo desde Caracas.

Nicolás Maduro votó a primera hora de la mañana. / AFP

Al cierre de esta edición, a falta de reportes oficiales, la oposición venezolana presentaba cifras de participación electoral del 54,8 %.

# En tu Éxito encuentra la tecnología que más te gusta!

El placer de elegir

SAMSUNG

Compra también en: exito.com & I app



\$2'999.900

con cualquier medio de pago

TV 65" QLED (165 cm) UHD 4K Smart Samsung.

Antes: \$4'799.900

/ISUS

SAMSUNG

\$825.950 con tarjeta éxito

Ahorro: \$503.950

Galaxy A25 (256 GB) • Samsung. Antes: \$1'399.900

Válido del 29 al 31 / Jul. / 2024. PLU: 3558175 - 3558174 - 3558173. 500 unds.\* disponibles.



\$2'050.900 con tarjeta éxito

Computador portátil · Asus. Antes: \$4'999.900 horro: \$2'749.000

Válido el 29 / Jul. / 2024. PLU: 3523736. 200 unds.\* disponibles.

Válido del 29 al 31 / Jul. / 2024. PLU: 3552236. 500 unds.\* disponibles.



Freidora Easy Fry One 3.5 L • Imusa. Antes: \$599,900

Ahorro: \$370.000



**IMUSa** 

Válido del 29 al 31 / Jul. / 2024. PLU: 3433521. 500 unds.\* disponibles.



### 018000 428 800



Éxito". No aplica para Éxito Express ni Éxito Indiana. "Unidades nacionales disponibles y/o hasta agotar existencias. Máximo 4 unidades de la misma oferta por cliente realizadas con otros medios de pago diferentes a Tarjeta Éxito". Los productos no están disponibles en todos los puntos de venta. El tamaño de las fotos no representa el producto real. Consulta el tamaño real en el punto de venta. Descuento no acumulable con otras ofertas, se otorga el descuento de mayor valor equivalente en pesos. Las ofertas comunicadas por este medio no suman con otros descuentos de Tarjeta Éxito, no aplican en Éxito® Express, no aplican en Éxito® Outlet. Solo aplican en Almacenes Éxito. Éxito", marca registrada de Almacenes Éxito S.A. La tasa efectiva anual cobrada por Tarjeta Éxito es de 29,47525%, tasa vigente de la 31 de julio de 2024. Los intereses de Tarjeta Éxito se liquidarán con la tasa vigente al momento de la utilización. Para que el descuento sea efectivo, la totalidad de la compra debe ser cancelada con Tarjeta Éxito°, y el titular de Puntos Colombia y la Tarjeta Éxito° debe ser el mismo. El descuento en electrodomésticos, audio, video, digital, informática, celulares, muebles y colchones aplica para máximo 2 unidades por cliente pagando con Tarjeta Éxito emitida por TUYA S.A. Compañía de Financiamiento. Aprobación sujeta a análisis de riesgo por TUYA S.A.

### Tensión tras ataque que mató a 12 personas en el norte de Israel

El ministro de Defensa israelí prometió el domingo golpear "con fuerza al enemigo" tras un bombardeo lanzado desde Líbano e imputado a Hezbolá que dejó 12 muertos, incluidos niños, en la zona anexada de los Altos del Golán, atizando el temor a una confrontación regional derivada de la guerra en Gaza. Israel golpeará "con fuerza al

enemigo", declaró el ministro Yoav Gallant desde Majdal Shams, la localidad drusa donde un cohete impactó en un campo de fútbol y causó la muerte de 12 jóvenes de entre 10 y 16 años y dejó cerca de 30 heri-

El canciller Israel Katz atribuyó el bombardeo a Hezbolá, y afirmó el domingo que el movimiento libanés cruzó "todas las líneas rojas" al disparar "deliberadamente contra civiles". Hezbolá, que niega su responsabilidad en el bombardeo, "evacuó algunas posiciones" en el sur de Líbano y en el valle de Becá que teme que puedan ser blanco de Israel, indicó una fuente cercana al movimiento a AFP.

El ataque del fin de semana en los Altos del Golán se convirtió en el más grave en suelo israelí desde el 7 de octubre de 2023.

# Internacional

#### REDACCIÓN MUNDO

Tras 25 años de chavismo y 11 de administración de Nicolás Maduro, los ojos del continente están puestos sobre Venezuela. El futuro de la potencia petrolera, con las mayores reservas de crudo del mundo, país de origen de uno de los mayores éxodos globales en tiempos contemporáneos, tendrá impacto no solo en su territorio y los países vecinos, sino, por lo menos, en todo el continente.

La investidura presidencial está prevista para el 10 enero de 2025. Quien tome las riendas del país a partir de ese día deberá conducir a un país que, si bien ha experimentado una mejoría económica (con perspectivas de crecimiento que rondan el 4 % para este año), en comparación con años anteriores, aún tiene a más de la mitad de la población en situación de pobreza, de acuerdo con la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi).

Son condiciones que en parte han expulsado a cerca de ocho millones de nacionales que se encuentran radicados fuera del país, la mayoría de ellos, alrededor de tres millones de personas, en Colombia.

Según algunos expertos, independientemente del resultado electoral, se esperaría otro pico en el flujo migratorio, pues incluso, ante un escenario hipotético de ascenso de la oposición, los seis meses de transición, las negociaciones internas y las complejas reformas que tendrían que impulsarse en el país podrían tomar meses o años.

"Son seis meses que vamos a tener que esperar, [en los] que van a pasar muchas cosas en el contexto venezolano y después de esos seis meses va a tomar mucho tiempo para que en la situación del país podamos ver realmente cambios. Eso también puede empezar a desesperar a las personas, porque el tema económico sigue siendo dramático", dijo a este diario Nastassja Rojas, docente y experta en migración.

Para ella, además, es preocupante que Colombia no se esté preparando institucionalmente para estos escenarios. En vísperas de elecciones, cuando Venezuela aún no informaba sobre el cierre de sus fronteras, que se esperaba que estuvieran abiertas para las votaciones, Migración Colombia se limitó a informar que tomaría las medidas necesarias si se registraba un aumento



Más de la mitad de la población en Venezuela vive en pobreza. /EFE

El mandato dura seis años

# El país que recibirá el nuevo presidente de Venezuela

En medio de una crisis económica y de la represión a la disidencia, que no solo se lleva a cabo de forma generalizada, sino también selectiva, a través de vigilancia, acoso y criminalización, el dirigente venezolano que resulte electo se enfrentará a una situación compleja en materia de derechos humanos, justo cuando se estima que hay más de 300 presos políticos en Venezuela.

ficar cuáles. El Espectador consultó a Migración Colombia para conocer el detalle de ese plan, pero no recibió respuesta.

El que recibe el mando tras las elecciones del domingo hereda también una compleja realidad en materia de derechos humanos. Apenas hace unos días, la Comisión Interamericana de en el flujo migratorio, sin especi- Derechos Humanos (CIDH) y su

Al menos hasta el 22 de julio de 2024, Foro Penal, una organización no gubernamental, cuenta 305 presos políticos.

Relatoría Especial para la Libertad de Expresión se pronunciaron sobre la persecución política y otros temas que prenden alarmas en el país vecino, entre ellos los ataques a líderes opositores, las detenciones arbitrarias de activistas, periodistas y miembros de campañas disidentes (como Rocio San Miguel, que el pasado 9 de febrero fue arres- 305 presos políticos.

tada por las autoridades venezolanas), los cierres de medios y negocios, hostigamientos a comités de campaña y simpatizantes (incluidas personas propietarias de empresas), además de inhabilitaciones administrativas de personas candidatas para cargos de elección popular. Esto, en el marco de lo que el mandatario venezolano dijo sobre una posible guerra civil y un eventual derramamiento de sangre si pierde los comicios.

Human Rights Watch, en su Informe Mundial 2024, indicó que en Venezuela se ha pasado de una represión generalizada de manifestantes en las calles a una represión aparentemente más selectiva, que incluye vigilancia, acoso y criminalización. Ahora bien, el gobierno de Nicolás Maduro ha mantenido la tortura y los asesinatos contra opositores y disidentes. Por su parte, al menos hasta el 22 de julio de 2024, Foro Penal, una organización no gubernamental, cuenta

### Cancillería le abrió investigación disciplinaria interna a Benedetti

El canciller Luis Gilberto Murillo anunció que su cartera inició una investigación disciplinaria contra Armando Benedetti, embajador de Colombia ante la FAO, por un presunto caso de violencia de género en el que estuvo involucrado, cuando habría agredido verbalmente a su pareja, Adelina Guerrero.

erbalmente a su pareja, Adelina Guerrero. Murillo explicó que la oficina de control interno solicitó la "información que tuviera mérito de estar en el expediente y abrió la investigación". El funcionario también dijo que se le pidió a Benedetti que explicara "la situación administrativa en la que se encontraba para el permiso para trasladarse a España". Y, por último, que informó a la Procuraduría sobre las decisiones tomadas hasta el momento por la Cancillería.

Benedetti ha negado los hechos ocurridos el 30 de junio, "Lo que se ha dicho sobre una supuesta agresión no es cierto y no se ajusta al hecho en España. La verdad se demostrará en el tribunal español", escribió el diplomático en la red social X.

De acuerdo con el canciller Luis Gilberto Murillo, la Procuraduría está al tanto de las medidas tomadas hasta el momento en el caso contra Benedetti.

# Política

Aseguró que la cooperación está firme

# DANIEL VALERO

hvalero@elespectador.com
@DanielValeroR

#### ¿Cómo lo recibió Washington?

Han sido días intensos y muy interesantes, porque la primera semana que llegué coincidió, primero, con la triste noticia de la final de la Copa América. También fue movida, porque se aprovechó que estuvo aquí el canciller Luis Gilberto Murillo y se habló con mucha gente, como con el secretario de Estado, Antony Blinken. Además, hemos hecho reuniones protocolarias de presentación y me tocaron las festividades del 20 de julio.

#### ¿Qué pasará con los colombianos involucrados en los escándalos de la final de la Copa América?

Los colombianos que están en Estados Unidos tienen que respetar la ley de Estados Unidos y los procedimientos legales que se establecen. Hemos prestado todo el apoyo consular al respecto, pero los procesos jurídicos pertinentes se tienen que llevar a cabo.

#### Hay ruido por un posible recorte en ayuda y apoyo de Washington a Colombia. ¿Existe ese riesgo?

Estamos en un momento natural y normal de los debates que se hacen todos los años sobre los temas del presupuesto, pero todavía faltan varias semanas, incluso meses, para que eso se defina. Una de las ventajas que tenemos con Colombia es que se ha construido un apoyo muy sólido bipartidista. Por supuesto que republicanos y demócratas tienen sus diferencias, sus discusiones, y ahora en el periodo electoralse agudizan, pero con Colombia tanto los unos como los otros están comprometidos.

### ¿Las posturas del presidente Gustavo Petro con asuntos complejos en Washington, como la situación de Israel y Palestina y su visión política de izquierda, han generado resistencia en la Casa Blanca?

No podemos cantar victoria hasta que se logren las aprobaciones, pero lo que he escuchado de todos es que el compromiso con Colombia es claro. Estamos colaborando con la información y sus dudas.

### Pero ¿sí hay riesgos?

No podemos hablar de riesgos. No está peligrando la cooperación de Estados Unidos. Todo lo está viviendo un proceso com-

"En Colombia, gane quien gane, nos toca seguir trabajando con los dos lados"

Daniel García-Peña, embajador de Colombia en Estados Unidos, dijo que el gobierno del presidente Gustavo Petro respeta el proceso electoral estadounidense. También habló de Venezuela, la ayuda de Washington y la migración.



Daniel García-Peña, embajador de Colombia en Estados Unidos, destacó el estado de la relación binacional. / Presidencia

contrario, lo que he sentido, y no quiero adelantarme a las votaciones, es que vamos a continuar con esta relación bipartidista.

### ¿Qué tan prioritarios son Colombia y el presidente Petro en el debate electoral de ese país?

En momentos electorales estos temas se van a ventilar, como ya pasó hace cuatro años y cada vez que hay elecciones. Las diferencias aflorarán en Estados Unidos y en Colombia; nos parecemos en que somos países democráticos y tenemos diferencias, pero tenemos procesos democráticos para que el pueblo decida quién es su gobernante. Pero Estados Unidos está viviendo un proceso com-

plejo e incierto.

### ¿Esas diferencias impactan en la relación binacional?

A pesar de las discusiones que puede haber sobre el estilo, sobre los temas específicos, el compromiso entre los dos países está más

Encuentre
en nuestra
edición digital, www.
elespectador.com, la
entrevista completa
y en video con el
embajador García-Peña.

hay que vigital y
pero estoy con
independienten
tado de novieml
tiene que continu
apoyo bipartidis
la misma izquie
senso nacional
nadie cuestiona
de esta relación.

fuerte que nunca. Tenemos que buscar compromisos para que las decisiones les sirvan a los colombianos en Colombia y a los estadounidenses en Estados Unidos.

## ¿Da igual si ganan demócratas o republicanos?

Uno sigue las encuestas y lo que puede pasar son elementos que hay que vigilar y tener en el radar, pero estoy convencido de que, independientemente del resultado de noviembre, esta relación tiene que continuar contando con apoyo bipartidista. Incluso, entre la misma izquierda hay un consenso nacional en cuanto a que nadie cuestiona la importancia de esta relación.

¿Le preocupa que los asesores de Kamala Harris son más benévolos con Colombia que los de Donald Trump?

No me preocupa para nada, porque sabemos que es parte del debate electoral y seguramente en unas partes más que otras el tema de Colombia puede incidir en los votantes. Pero en todos los sectores se entiende que la relación con Colombia es especial y eso es algo que no podemos dejar de ver, independientemente de que el presidente sea de un color político o de otro. En Colombia, gane quien gane, nos toca seguir trabajando con los dos lados.

### ¿Qué papel juega Colombia frente a Venezuela y su proceso electoral?

Estamos expectantes de qué puede suceder, pero lo cierto es que Colombia, con el presidente Petro desde el comienzo, ha liderado en gran medida, junto a otros países como Brasil, este acompañamiento y la posibilidad de ayudar a que este proceso sea lo más transparente posible y les ayude a los venezolanos a resolver su situación. Vamos a seguir hablando con los diferentes sectores. Colombia ha sido muy clara en que tenemos que dar garantías a quien gane y a quien pierda, al igual que con la transición del proceso político en Venezuela.

### ¿Está tranquilo con lo que puede pasar con ese proceso electoral?

Estoy tranquilo con que Colombia ha hecho un papel formidable y eso lo reconoce todo el mundo; se lo he escuchado a la oposición venezolana, al Gobierno venezolano y al Gobierno de Estados Unidos, y también a los brasileños y a los mexicanos. Todo el mundo ha dicho que se necesita que Colombia siga ahí. El presidente Petro se ha comprometido incluso arriesgando capital político; lo más fácil era no meterse en eso, porque es un tema muy complicado, pero Colombia dice que quiere ayudar a los venezolanos y a la región.

### Hay preocupación por lo que pasa con Panamá y la posibilidad de que cierren el paso del Darién. ¿Estados Unidos está dispuesto a ayudar?

Sin duda. Son temas con los que hay colaboración y estamos trabajando con los panameños. Esto no lo podemos manejar solos en Colombia o en Panamá, tenemos que colaborar entre los dos países y, sin duda, nuestro mayor socio, Estados Unidos, es la tercera pata de esta mesa de soluciones.

### El Pájaro, una ficha tras las rejas

Jhon Fredy Gallo Bedoya, conocido en el mundo criminal como el Pájaro, es un viejo exjefe paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia que, tras desmovilizarse en 2003, volvió a delinguir en 2021 con el Clan del Golfo. Según la inteligencia policial, era la ficha de la organización de Otoniel y Chiquito

Malo para concretar un viejo anhelo del paramilitarismo: fundar una sólida estructura paramilitar en la capital del país. Sin embargo, desde abril de 2023, está preso en la cárcel La Picota de Bogotá mientras es procesado por su participación en la fuga de esa misma cárcel de alias Matamba, uno de los narcotraficantes más cercanos a Otoniel.

Desde entonces, dicen agentes policiales, el Clan del Golfo usa los contactos de Elkin Casarrubia, alias el Cura, quien, tras su desmovilización de las AUC, pasó varios años en Bogotá mientras respondía en procesos judiciales, incluyendo masacres y desplazamientos forzados durante la expansión paramilitar de los años 90.

El pájaro también habría participado en la masacre de cuatro personas en el norte de Bogotá, perpetrada en agosto de 2022.

# nvestigación

El líder del Clan del Golfo

# Las comunicaciones clandestinas de Chiquito Malo

Con la captura de Harley Cano Zapata, conocido como Patilla, las autoridades han hecho una radiografía detallada de cómo esta organización criminal heredera del paramilitarismo (la más grande del país) está coordinando sus planes criminales. El Espectador revela detalles sobre sus contactos con bandas criminales en el Valle de Aburrá y Bogotá.



DAVID **ESCOBAR** MORENO

escobar@elespectador.com @josedem18

En medio de los acercamientos de paz reservados entre el gobierno de Gustavo Petro y la organización sucesora del paramilitarismo autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), conocida por las autoridades como el Clan del Golfo, la fuerza pública ha dado duros golpes a la estructura económica de esta organización criminal en los últimos días.

En estos momentos, funcionarios de la Fiscalía y la inteligencia policial analizan varios dispositivos tecnológicos decomisados en la captura de Harley Cano Zapata (Patilla). Se trataría del cerebro financiero y líder de comunicaciones de Jobanis de Jesús Ávila (llamado también Chiquito Malo), sucesor de Dairo Antonio Úsuga (Otoniel) en el liderazgo de las AGC. Esta estructura del crimen organizado, que hace poco se autodenominó ejército contrainsurgente, se expande en el país en torno varias economías ilícitas, como el narcotráfico, la trata de personas con fines de explotación sexual y tráfico de migrantes, extorsión, sicariato y minería ilegal, entre otras. De hecho, según el propio Chiquito Malo, en diálogo con Caracol Radio esta semana, las AGC tendrían 10.000 integrantes armados en el 75 % del territorio nacional, aunque las cifras de las autoridades sean más cautas y aseguren que son alrededor de 5.000 miembros.

Harley Cano Zapata (de 51 años) fue capturado por funcionarios de inteligencia, que le seguían la pista desde hace dos años, el 15 de julio en Planeta Rica (Córdoba), cuando se movilizaba desde Medellín. El Espectador tuvo acceso a varias pruebas en su contra. He aquí una radiografía, hasta ahora desconocida, de cómo es el círculo más intimo de Chiquito Malo, uno de los hombres más bus- la entrega de USB y micro-SD, las cuales policiales.

cado por las autoridades colombianas, junto a Néstor Gregorio Vera Fernández (Iván Mordisco), máximo líder de las disidencias de las antiguas FARC en el suroccidente colombiano.

De acuerdo con los documentos conocidos por este diario, que incluyen interceptaciones, fotografías y declaraciones de fuentes de las AGC, Chiquito Malo heredó el modus operandi de Otoniel para lavar activos y comunicarse con otros frentes armados: en el primer caso, usaba a familiares y cercanos para dar apariencia de legalidad a sus negocios de narcotráfico con carteles mexicanos y europeos. Esos movimientos de dinero, según la Fiscalía, eran coordinados por Patilla, su hijo y otros tres hombres, que se movían entre Medellín y los municipios antioqueños de Turbo, Carepa, Chigorodó y Necoclí, en el Urabá, corazón operacional del grupo armado, donde se presume que ha sido uno de los principales escondites de Chiquito Malo.

En cuanto a sus comunicaciones, el expediente señala que, en enero de 2022, tres meses después de la captura de Otoniel, un informante le aportó a la Fiscalía un dato clave en ese momento para develar su red clandestina de comunicaciones: que Chiquito Malo había asumido el mando de la organización y, además, puso en el radar de las autoridades, por primera vez, a Patilla como responsable de hacer llegar las directrices del capo criminal a sus subalternos.

Tres meses después de que Patilla ya estuviera en el radar de las autoridades, en marzo de 2022, un informante entregó el número de celular de este hombre de confianza de Chiquito Malo. Desde entonces, las autoridades intervinieron legalmente las comunicaciones de Patilla y establecieron que su papel era fundamental en la organización armada al margen de la ley más grande del país. "A partir de allí pudimos establecer que Patilla coordinaba



Patilla fue capturado en Planeta Rica, Córdoba, el 15 de julio. / Ilustración de Eder Leandro Rodríguez

contenían órdenes para entregar a distintas células de las AGC. Esos mensajes eran enviados en buses de servicio público a través de una red de correos humanos o en el carro del hijo de Patilla. Chiquito Malo daba instrucciones a otros comandantes de bloques del Clan del Golfo y viceversa", afirmó un investigador del caso a El Espectador.

Por fuentes judiciales, este diario conoció que en la información decomisada a Patilla hay empresas relacionadas con el

Al menos siete bandas del Valle de Aburrá estarían al servicio del Clan del Golfo, aseguran fuentes Clan del Golfo, que dan cuenta de cómo en el último año el grupo armado organizado había logrado asentarse en 109 de los 125 municipios de Antioquia. "Hay inversiones en finca raíz, autos de alta gama, ganadería, coordinación de sicariatos y extorsiones, hasta las finanzas familiares de los hermanos y antiguas parejas sentimentales de Chiquito Malo. Esta información será usada para ir cerrándole el cerco financiera y militarmente. Hemos estado cerca de cogerlo. Por ejemplo, en mayo de 2023, estuvimos a punto, pero uno de sus tres anillos de seguridad lo alertó y logró escabullirse", advierte el funcionario de la Fiscalía.

Las autoridades han determinado que, a través de estos correos humanos, Chiquito Malo y los otros líderes de la estructura armada ordenaron los denominados "planes pistola" contra miembros de la fuerza pública. Por ejemplo, en la información recolectada en el proceso contra

### La caída de otro narco del Clan del Golfo

El viernes 26 de julio, la Policía reportó la captura de un narco cercano a Rodrigo Flechas, tercero al mando de la organización de Chiquito Malo. Se trata de Luis Alberto Furnieles Garcés, alias García, quien había sido encargado para librar la guerra que tiene el grupo armado en la Sierra Nevada de Santa Marta con el grupo criminal de los Pachencas. García fue capturado en una pequeña casa en el corregimiento El Tres, en zona rural del municipio

de Turbo (Antioquia).

"El cabecilla, quien

Iutilizaba tres sistemas de mensajería encriptada para mantener en secreto sus comunicaciones, pretendía trasladar personal con entrenamiento especial para conformar un cuerpo élite, como lo revela uno de los chats", informó la Policía.

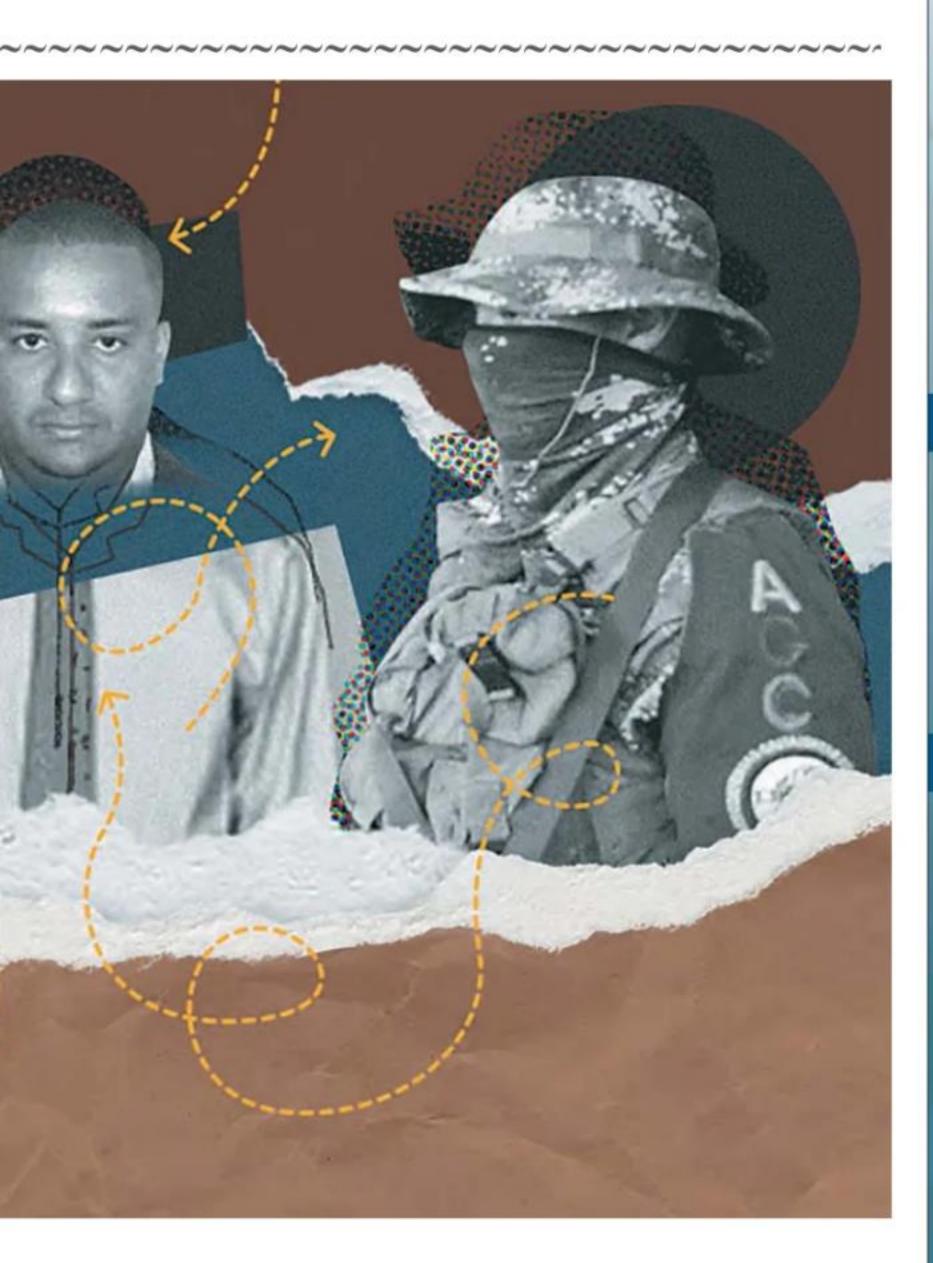

Patilla hay chats sobre cómo el Clan del Golfo tiene gran influencia en el cobro de extorsiones en el municipio antioqueño de Frontino (Antioquia). En esa zona fue donde el Clan del Golfo desplegó a su célula criminal para perpetrar uno de sus ataques más violentos en medio de sus tensionantes acercamientos con el Gobierno para negociar un desmantelamiento del grupo armado. En abril de 2022, un artefacto explosivo logró impactar un convoy de la Policía, dejando un saldo seis policías muertos y cinco heridos.

Bajo la lupa de los investigadores también están los mensajes que enviaba la red de Patilla a los líderes de las bandas criminales del Valle de Aburrá, que ejecutan varios de sus crímenes en el área metropolitana de Medellín, principalmente. Fuentes policiales advierten que bandas como La Sierra, que opera en el oriente de la ciudady está conformada por desmovilizados del Bloque Cacique Nutibara de las AUC, niel.

estarían al servicio de la gente de Chiquito

En la corta entrevista en que dejó escuchar por primera vez su voz en radio, Chiquito Malo sostuvo que no se entregará a la justicia y se mantuvo en su interés de buscar una negociación política con el gobierno de Gustavo Petro. Incluso afirmó que espera que las órdenes de captura en su contra se levanten para iniciar, formalmente, negociaciones con el Ejecutivo. Desde la Casa de Nariño han sostenido durante los últimos meses que no les darán estatus político por su origen paramilitar, como sí se lo dieron a las disidencias guerrilleras de Iván Márquez. De cualquier modo, la orden para quienes adelantan estas investigaciones, tanto en la Fiscalía como en la fuerza pública, no ha sido otra que seguir apretando la marcha para capturar a Chiquito Malo, el hombre de confianza y sucesor del extraditado capo Oto-



















#### Con el apoyo de:







# Colombia 20

Hay 10.342 niños que integran familias de firmantes

# Las fotografías de hijos de ex-FARC con las que buscan construir memoria

El proyecto Semillas de Paz capacitó en cinco departamentos a 135 firmantes de paz en fotografía y artes audiovisuales en sus respectivos espacios de reincorporación para contar las historias de su territorio y desde su perspectiva.

### JORGE QUINTERO

Alexánder Castañeda Palacios, de 14 años, hace una toma para lo que será un cortometraje. El plano es general, el lugar árido, al fondo se ven unas viviendas hechas de drywall de color marrón con techos de zinc. La locación: el antiguo Espacio de Capacitación y Reincorporación (ETCR) La Variante, a unos cuatro kilómetros de Tumaco, en Nariño, en límites con Ecuador. El cortometraje, en sus palabras, cuenta la historia de "unos jóvenes que son amenazados por otros jóvenes que los obligan a desplazarse".

Algo parecido ocurre en Manaure, Cesar, a unos 1.700 kilómetros de distancia, en el norte de Colombia: Lionel Rueda, de 10 años, corre en un pequeño salón de clase como su tocayo Messi. En lugar de un balón, lleva una cámara y busca tomarles fotos a sus amigos. No para de moverse hasta que Shaira, su prima, de 12 años, le pide que la deje escuchar la clase: ella quiere aprender clorotipia, el arte de imprimir fotos en hojas de los árboles.

Lionel y Shaira no conocen a Alexánder, pero tienen cosas en común: los tres participaron, más o menos en las mismas fechas (del 24 de junio al 6 de julio), en el proyecto Semillas de Paz, que capacitó en cinco departamentos a 135 personas en fotografía y artes audiovisuales, y hacen parte de los 10.342 niños y adolescentes que integran los grupos familiares de los

El propósito nuestro es hacer de la fotografía y las artes visuales una herramienta de visibilización de esta comunidad, que quiere construir memoria a través de la imagen",

Marcos Guevara, firmante de paz.

firmantes de paz en el país, según cifras del Sistema de Información para la Reincorporación y Reintegración (SIRR) de la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN).

La mayoría (el 96 %) son hijos de firmantes de paz, como Shaira y Alexánder. El 44 % tiene menos de cinco años, el 31% va de seis a 11 años y el 26 % tiene de 12 a 17.

### La Rotativa

Hace casi ocho años que Marcos Guevara llegó al ETCR de Tierra Grata, ubicado en Manaure, Cesar, como firmante de paz. Trajo consigo una vieja cámara fotográfica, con la que se propuso capturar la memoria del proceso de paz e intentar enseñar el arte de la fotografía a sus compañeros firmantes, sus hijos y familiares.

Con ese objetivo, que luego evolucionó a hacer documentales y fotos de alto formato, Marcos, padre de Shaira y tío de Lionel, lanzó un proyecto audiovisual que llamó La Rotativa.

Marcos explica que "esta es una comunidad relativamente nueva, que nació por el Acuerdo de Paz, y el propósito nuestro es hacer de la fotografía y las artes visuales una herramienta de visibilización, de creación de historias de esta comunidad que quiere construir memoria a través de la imagen y fortalecer procesos de liderazgo juvenil".

Con esa experiencia, tuvo la idea, con María Fernanda Pinilla, de crear un semillero de fotografía para niños. El piloto lo realizó en noviembre del año pasado y fue todo un éxito en Tierra Grata.

### Semillero de Paz

Marcos, además, hace parte del Colectivo Miradas, un grupo de experimentados fotógrafos y videógrafos comunitarios que realizan pedagogía de paz a través de la fotografía y el arte, que agrupa a 15 fotógrafos, ocho de ellos firmantes de paz. Con ellos desarrollaron y realiza-



Semillas de Paz capacitó a 135 personas en fotografía y artes audiovisuales en cinco departamentos. / Juliana Peña, Misión de Verificación de la ONU.

ron una segunda versión del semillero de formación en Tierra Grata y extenderlo a otros cinco departamentos.

Con el apoyo de la Delegación de la Unión Europea a través del Fondo Europeo para la Paz, la Corporación Reencuentros, el Ministerio de Cultura, la Fundación Compaz y la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, el Colectivo Miradas hizo, casi en simultánea, seis talleres de fotografía y video en Cesar, Caquetá, Putumayo, Antioquia, Nariño y Cauca.

Los cinco primeros se llevaron a cabo con éxito, pero infortunadamente, según cuenta Gina Parra, líder del Colectivo Miradas, el que estaba programado en Argelia, Cauca, debió ser cancelado a última hora por razones de seguridad, pues allí hay enfrentamientos entre el Ejército y grupos disidentes de las FARC. "Soñamos llegar al Cauca, pese a las condiciones de seguridad y las amenazas de los grupos armados sobre las comunidades. Lo intentamos, el equipo liderado por un firmante de paz llegó hasta el territorio, pero el día que iniciaba el semillero, las balas ensombrecieron el cielo y tuvimos que cancelarlo para no poner en mayor riesgo a la población", explica.

Según Gina, aunque los talleres son de

LUNES 29 DE JULIO DE 2024 / EL ESPECTADOR

### Delegación de Petro en mesa con ELN convocó rueda de prensa

Para las 10 de la mañana está citada una rueda de prensa en la sede de la Misión de Verificación de la ONU, en Bogotá, donde se espera que se aborden temas que quedaron en incertidumbre luego de que, el viernes pasado, la delegación del ELN emitiera un comunicado poniendo en duda su continuidad en la mesa, después de que

el equipo negociador de Petro endureciera su narrativa y le pidiera a esa guerrilla garantías de su voluntad de paz. Uno de los puntos claves es que el cese al fuego con el ELN caduca el 3 de agosto, y ambas delegaciones tienen menos de una semana para lograr sentarse y llegar a acuerdos. Fuentes cercanas al proceso le contaron a

Colombia+20 que del lado del Gobierno hay preocupación porque no se logre prolongar el cese. Asimismo, una fuente señaló que ha existido escasa comunicación entre ambas partes, aunque lo han hecho a través de enlaces e incluso han intentado una comunicación privada, pero nada ha surtido efecto.

El cese al fuego con el ELN caduca el 3 de agosto y las delegaciones tienen menos de una semana para llegar a un acuerdo.

www.elespectador.com/Colombia-20/

#PaisQueAvanza

£ EEColombia2020

@EEColombia2002



@EEColombia2002



Es una siembra de algunos conocimientos en torno a la memoria, la paz y la reconciliación, también de ilusiones en esos territorios a donde el Estado llega de manera precaria, pero sí llegan los actores del conflicto; ahí queremos llegar con alternativas desde la paz",

Gina Parra, líder del colectivo.

brados fotoperiodistas, como la boliviana Sara Wayra, Federico Ríos (colaborador permanente del New York Times), y el fotógrafo Jesús Abad Colorado, entre otros, y con algunos artistas y actores que también han apoyado estas iniciativas de paz, como Santiago Alarcón.

Así, formación tras formación, y con apoyo de la Unión Europea y la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, entre otras entidades, fueron creando una red de fotógrafos que luego empezó a multiplicar el modelo.

En agosto del año pasado lanzaron La ruta de cine y fotografía por la paz, con la que realizaron diez talleres en Yondó, Antioquia; Los Palmitos, Sucre; Mutatá y Carrizal, Antioquia; Icononzo y Planadas, Tolima; Villavicencio y La Julia, en Meta; Miravalle, en Caquetá, y en La Variante en Tumaco, Nariño.

Y este año su apuesta fue Semillas de Paz que, en palabras de Gina Parra, líder del colectivo, es la materialización de su aprendizaje en procesos nacionales. "Es una siembra de algunos conocimientos en torno a la memoria, la paz y la reconciliación; una siembra también de ilusiones en esos territorios donde el Estado llega de manera precaria, pero sí llegan los actores del conflicto; ahí queremos llegar con alternativas desde la paz", agrega.

### Arraigo y territorio

Alexánder, de 14 años, dice que cuando empezaron los talleres en Tumaco, Nariño, el 27 de junio, decidió hacer su cortometraje sobre el arraigo y el desplazamiento forzado, porque ha visto el dolor de tener que dejar su territorio. "Él ha vivido la mitad de su vida en un espacio de reincorporación, lo que lo hace muy consciente de los temas de violencia y también de los de paz", dice su mamá, María Fernanda Palacios, profesora muy reconocida y admirada en La Variante, entre otras cosas, porque hoy es la persona que cuida a los niños de la primera infancia en la Unidad Comunitaria de Atención (UCA), que es el jardín infantil de este espacio de reincorporación.

Alexánder, quien sueña con ser director de cine reconocido, dice que le gustaría hacer una película de la vida de su mamá. María Fernanda es caleña afrodescendiente de 44 años. Hace siete años llegó al ETCR contratada como docente por el programa Arando la Educación, cuya estrategia les permite a los firmantes, sus familias y la comunidad vecina estudiar de manera presencial sin salir del territorio. Allí se conoció con Eddy Antonio España, firmante de paz y participante del programa, quien estuvo 16 años en las FARC-EP, con quien decidió formar una nueva familia. Ella atribuye esta unión al Acuerdo de Paz, que ha permitido la creación de estas nuevas familias y el acceso de comunidades a bienes y servicios.

#### Dividendos de la paz

De hecho, según cifras del Consejo Noruego para Refugiados (NRC por sus siglas en inglés), que financia Arando la Educación junto con el Ministerio de Educación, este programa ha formado a 16.705 personas: 3.560 firmantes de paz y 13.145 de comunidades vecinas. "A la fecha se han graduado 5.611 bachilleres y se ha fortalecido el tejido social en cada una de las zonas en las cuales se implementa la reincorporación comunitaria, de forma armónica con las comunidades vecinas", reporta el Consejo Noruego. De algún modo, gracias a este programa, también llegó Alexánder a este nuevo territorio al que, según dice María Fernanda, no se ha adaptado del todo.

"Aquí los más jóvenes no tienen mucho que hacer", confiesa. Por eso mismo, valora estos espacios pedagógicos "porque les enseñan cosas artísticas y les dan nuevas visiones del mundo a los niños que habitan estos espacios de reincorporación".

Estas historias, que a veces pasan desapercibidas para muchos, son las que quieren plasmar las lentes de los jóvenes del Semillero de Paz, quienes, desde otra mirada, quieren mostrarle al país cómo se construye la paz en el territorio. Con ese objetivo, el Colectivo Miradas se propone realizar una serie web, con cada uno de los temas que desarrolló en estos territorios de reincorporación. "La vamos a poner en nuestra página web. Cada territorio tendrá su capítulo, y luego empezaremos el proceso de circulación para visibilizar el trabajo realizado en el semillero. Para ello queremos hacer una bienal de fotografía e invitar tanto a los niños, niñas, jóvenes y firmantes de la paz que participaron, como a los tutores y fotógrafos que nos han acompañado en el proceso. La bienal es nuestra ventana para poner los ojos de Colombia en los sueños de las más de 200 personas que hoy hacemos parte de Semillas de Paz", cuenta Gina Parra.

Quizás en la bienal se pueda ver la película de Alexánder o sea la oportunidad para conocer a jóvenes como Lionel y Shaira, y ver que su historia, sus retos y desafíos son, en muchos casos, compartidos por miles de muchachos del país que viven en estos nuevos territorios de paz.

\* Oficial de información pública de la Misión de Verificación de la ONU en

fotografía y multimedia y se trata de dar herramientas profesionales y técnicas a los niños, jóvenes y firmantes de la paz, también giran en torno a temas relacionados con el Acuerdo de Paz, como reconciliación, arraigo, enfoque de género, memoria y búsqueda de personas dadas por desaparecidas.

### Miradas, un colectivo que siembra esperanza en los territorios

El Colectivo Miradas lo conforman ocho fotógrafos firmantes del Acuerdo de Paz v siete fotógrafos comunitarios de varios territorios del país, quienes encontraron en la fotografía y el arte una ventana de oportunidad para la reincorporación, la reparación y la reconciliación.

Se conocieron en Bogotá, en la peregrinación por la vida y por la paz del año 2020 y, un año después, realizaban juntos un taller nacional de fotografía documental, en el antiguo ETCR de Tierra Grata, en Manaure, Cesar. En esa ocasión reunieron a 35 fotógrafos populares, alternativos y rurales de 15 departamentos. En 2022 en Anorí, Antioquia, hicieron una nueva formación con 95 personas de 17 departamentos.

Tuvieron el acompañamiento de renom-

### Minsalud hace un llamado para respetar derechos de residentes

El 25 de julio, el Ministerio de Salud envió una carta recordándoles a varias instituciones de salud sus obligaciones para garantizar la formación de los estudiantes de Medicina. La carta fue dirigida a las instituciones prestadoras de servicios de salud públicas y privadas, secretarías departamentales y distritales,

residentes médicos y profesionales del servicio social obligatorio. En ella, se recordaron derechos importantes a garantizar hacia los residentes.

En primer lugar, se recordó que los turnos no podrán superar las 12 horas diarias y 66 horas semanales, "las cuales, para todos los efectos, deberán incluir

las actividades académicas de prestación de servicios de salud e investigativas", cita Minsalud en su carta. Se recordó también que cada turno debe obedecer a la formación de cada estudiante, y deberán incluir tiempos de descanso que garanticen la "recuperación física y mental".

Los turnos deberán incluir tiempos de descanso que garanticen la recuperación física y mental".

Ministerio de Salud.

# Vivir



FERNÁN FORTICH

ffortich@elespectador.com 

En el despacho del Ministerio de Vivienda se trabaja a contrarreloj para culminar los detalles de un proyecto de más de \$2 billones con el que el Gobierno nacional espera solucionar el problema del agua en La Guajira. La propuesta es construir un acueducto que conecte a los municipios del departamento con el inconcluso embalse del río Ranchería y complementar este sistema de distribución con una serie de plantas desalinizadoras en los puntos de acceso más críticos, cerca del borde norte de la costa guajira.

Ya se abrió la licitación para una consultoría por un valor de \$28.000 millones, que durará poco más de un año. Con ella se espera determinar la viabilidad y los estudios del proyecto.

"La idea es llevar un tubo desde el embalse de Rancherías en diagonal hacia el norte de La Guajira. Son \$2 billones", anunció hace semanas el presidente Gustavo Petro, en su última visita a La Guajira, aunque reconoció que el proyecto tiene problemas técnicos que deben ser resueltos; entre ellos la posibilidad de que el agua se evapore en los tubos por la alta temperatura antes de que llegue a las zonas más remotas del departamento.

A pesar de que el proyecto fue anunciado hace meses por la cartera de Vivienda, Ciudad y Territorio -ahora liderada por Helga María Rivas-, este proceso se encuentra en revisión mientras se estudian las más de 400 observaciones que presentaron una decena de empresas nacionales e internacionales interesadas en participar. Por el momento, como conoció El Espectador, tras aplazar la entrega del contrato, se espera que la consultoría sea adjudicada en septiembre de este año para iniciar los estudios de prefactibilidad.

Una de las observaciones es que entre las empresas interesadas en participar está Tecnoaguas, que perteneció a un consorcio salpicado en el escándalo de la UNGRD en La Guajira. Esta unión temporal, radicada en Santa Marta, se ganó una licitación por \$45.000 millones para construir tres plantas desalinizadoras bajo la dirección de Olmedo López y que, al parecer, tenía altos sobrecostos.

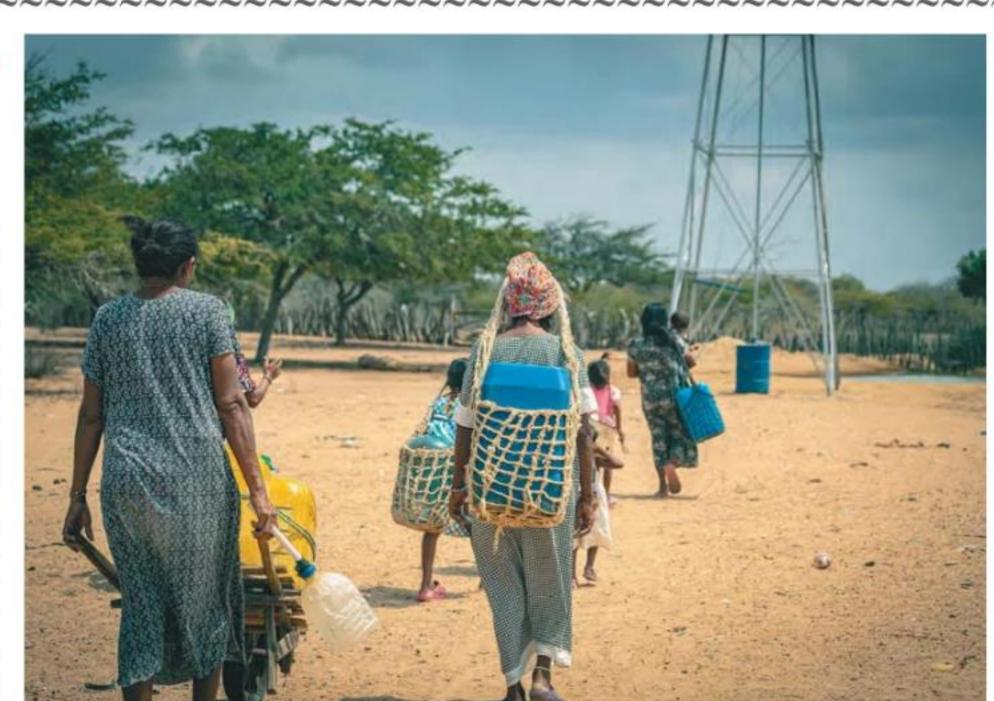

La apuesta diferencial del proyecto es la construcción de las plantas desalinizadoras. / El Espectador

Incluye un acueducto y dos plantas desalinizadoras

# Las preguntas sobre el proyecto de \$2 billones para resolver la crisis del agua en La Guajira

El gobierno Petro prepara una licitación de \$28.000 millones para determinar los detalles finales del proyecto, pero aún hay dificultades por sortear. ¿A qué retos se enfrenta la propuesta en medio del fantasma del escándalo de la UNRGD?

"De este contrato recibimos una alerta de la Fiduciaria La Previsora, pues se firmó justo en los momentos en los que se liberó el gasto en la UNGRD. Estos dineros no se alcanzaron a entregar y no se girará un peso por las irregularidades en el proceso", indicó a este diario Carlos Carrillo, director de la UNGRD.

Uno de los puntos claves es concretar el proyecto multipropósito Ranchería, que ha sido catalogado como uno de los principales "elefantes blancos" del país por entes de control. Lo cierto es que la obra no ha suministrado agua a ningún hogar ni empresa en La Carlos Carrillo, director de la UNGRD.

Guajira.

Recientemente, se han registrado algunos avances, pues la Gobernación promovió una iniciativa para utilizar la represa,

De este contrato recibimos una alerta de la Fiduciaria La Previsora, pues se firmó justo en los momentos en los que se liberó el gasto en la UNGRD".

que se alimenta del principal río de la región, por primera vez en una década, para dar agua a más de 36.000 habitantes del departamento. El éxito de esa idea será, en parte, determinante para la propuesta del Gobierno.

"Lo que se espera es que nos digan si el tubo, que parte de la represa y de otras fuentes de distribución, lo tendremos que construir en determinada zona, entre otras especificidades del proyecto", indicó un funcionario del Ministerio de Vivienda. La entidad invertirá más \$18.000 millones en planos, estudios de suelos, topografía y ordenamiento terri- mento.

torial.

La apuesta diferencial son las plantas desalinizadoras, pues, según documentos de entes departamentales, el 90 % de la infraestructura de suministro de agua en La Guajira son jagüeyes (zanjas que recolectan agua superficial) o pozos. Sin embargo, un estudio reciente reveló que en 2050 las costas de Colombia a un kilómetro del mar serán susceptibles a la salinización de las aguas subterráneas y, por ende, a la pérdida de potabilidad, por el aumento del nivel del mar o por la erosión costera, lo que dificultaría estos métodos de recolección y distribución de agua.

Para el desarrollo de estudios de factibilidad se invertirán cerca de \$10.000 millones para la construcción de dos plantas, cuyo precio está aún por determinarse.

Según el ingeniero Óscar Rodríguez, experto en esta tecnología, la propuesta de una red de desalinizadoras es la más apropiada para el departamento. "En La Guajira hay grandes distancias entre ciudades, por lo que pensar en transportar es algo costosísimo. En contraste, ese departamento tiene 650 kilómetros de costa; es decir, de acceso al mar, lo que permite pensar en pequeñas plantas de este tipo para abastecer a comunidades en zonas remotas".

Existen, acepta Rodríguez, algunos problemas con la implementación de esta tecnología. Frente a la idoneidad de este tipo de solución, en contraste, un estudio de 2020 de la Universidad de los Andes, encontró que, a pesar de las virtudes del sistema desalinización, su alto costo y la integración con otros sistemas de abastecimiento (como el agropecuario) no lo harían la mejor solución. "Es posible evidenciar que en el caso de ser irrelevante el criterio económico, la mejor alternativa sería la desalinización como fuente de abastecimiento de los puntos de producción descentralizado", se lee en el estudio, que propone, en su lugar, un acueducto subterráneo en la costa de La Guajira que conecte con los las aguas superficiales del departamento.

Estas controversias deberán ser resueltas por la consultoría en un año. Aun así, el Ministerio de Vivienda parece tener certeza de esta alternativa. En el contrato indica que se puede recomendar ampliar el presupuesto general del proyecto en caso de requerirse con el fin de asegurar esta solución de agua para el departa-



### La Fed se reúne para discutir sus tasas

Es probable que la próxima semana la Reserva Federal divulgue sus planes de recortar las tasas de interés en septiembre, para luego reducirlas en cada trimestre hasta el fin de 2025, según economistas encuestados por Bloomberg News.

Casi tres cuartas partes de los encuestados afirman que el banco central de EE, UU. aprovechará la reunión del 30 y 31 de julio para sentar las bases de un recorte de un cuarto de punto en septiembre.

Una complicación para septiembre sería su proximidad a las elecciones presidenciales de EE. UU., que son en noviembre. Un inicio de recortes de tasas a menos de dos meses de las elecciones sería objeto de críticas, alegando motivaciones políticas. Sin embargo, todos los analistas encuestados esperan que la próxima semana la Fed mantenga las tasas sin cambios.

Vale recordar que el nivel actual de los intereses de la Fed es el punto histórico más alto de las últimas dos décadas.

La Reserva Federal no modificaría sus tasas en esta reunión, pero sí señalaría hacia un primer recorte en septiembre.

# Negocios

Análisis

# Tecnologías para hacerles "conejo" a las fotomultas: ¿una realidad inminente?

Hay herramientas que permiten ocultar las placas de un vehículo, empresas dispuestas a traerlas y comercializarlas en Colombia y ajustarlas a interés de los usuarios. ¿Qué significa esto en términos de seguridad vial, por ejemplo?



ALEJANDRO RODRÍGUEZ TORRES

arodriguezt@elespectador.com 

En un país donde circulan cerca de 18,2 millones de vehículos, según el Registro Único de Tránsito (RUNT), la organización del tráfico y la vigilancia de las reglas de juego son asuntos vitales, en donde las cámaras de vigilancia y las fotomultas desempeñan un papel fundamental.

Esta tecnología permite vigilar a los conductores de forma constante y su aplicación ha ido en aumento, según cifras de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco). En cuatro años se han acumulado más de siete millones de infracciones con fotomulta y solo en lo que va de este año ese número supera el millón de comparendos.

Entre 2022 y 2023, el uso de esta tecnología aumentó 50 % (2,2 millones de comparendos frente a tres millones, respectivamente). Y si se compara el año pasado con 2021, el crecimiento ha sido de casi 170 %.

Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), una de las causas más comunes de infracción ha sido el exceso de velocidad, con cerca de la mitad de los registros de las cámaras de detección. El año pasado, se registraron cerca de 1,3 millones por esta razón, mientras que en 2024 ya se han contabilizado 530.864. Otros motivos más comunes son conducir sin portar los seguros y no realizar la revisión técnico-mecánica, con 16,6 % y 15,1 % de las infracciones totales, respectivamente.

Esto quiere decir que, en térmi- de fotomultas.

nos simples, las cámaras son efectivas para vigilar a los conductores y detectar las infracciones al volante. Pero, como suele suceder, algunos conductores prefieren evadir el riesgo de ser atrapados, ya sea dentro de los límites de la ley o de manera ilegal.

### ¿"Conejo" a las fotomultas?

Para evitar el riesgo de cometer infracciones, el conductor promedio recurre a aplicaciones móviles que le alertan sobre la presencia de cámaras de fotomulta en tiempo real, permitiéndole cumplir con la ley, al menos en los espacios de detección. Además, hay una tecnología disponible en el mercado que permite el ocultamiento momentáneo de la placa, algo que está penalizado por el Código Nacional de Trán-

"Es ilegal ocultar la placa patente de un vehículo en Colombia, ya que las placas son consideradas documentos públicos", asegura el Ministerio de Transporte y agregan que "sin importar la que posea el vehículo, no la puede modificar o alterar de alguna manera".

La ley establece que el conductor o propietario que oculte la placa será sancionado con cuatro salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV), lo que equi-

En cuatro años, se han expedido más de 7 millones de comparendos por cuenta de las cámaras vale a \$346.664. Asimismo, la multa se aplica en casos de conducción sin placas, placas adulteradas o el uso de una sola placa.

A pesar de la expresa prohibición y reglamentación en la ley, hay algunos emprendimientos que, adoptando tecnologías diseñadas para otros usos, promocionan productos para ocultar las placas de los carros, de forma momentánea, al menos. Hablamos con una de las empresas que pretenden introducir en el mercado colombiano una película que, al recibir una corriente eléctrica, pasa de translúcida a opaca, y se puede adaptar al tamaño de la placa de un carro. La opacidad de la película se activa mediante un control remoto. El producto ha sido promocionado, sobre todo, en redes sociales. Cada publicación lleva varias preguntas de potenciales usuarios acerca del precio, los lugares en donde se puede instalar y si ya está disponible; en otras palabras, interés del mercado.

El uso principal de este invento es en entornos corporativos, para otorgar privacidad en salas de reuniones, sin tener que opacar permanentemente los vidrios. Pero la empresa contactada ha promocionado este producto como una forma de ocultar la placa para evadir la detección de autoridades. Al contactarlos, aseguraron que ya comercializan este producto en otros países y que la llegada al nuestro se daría, prontamente, con las medidas de las placas colombianas.

Hablamos en línea con un representante de la marca, quien explicó el funcionamiento del producto y aseguró que "la placa tiene que ir visible legalmente todo el tiempo. Eso es en casos especiales". Lo de "caso especial"



En Colombia circulan más de 18 millones de vehículos./El Espectador

final, si bien es el usuario quien decide si activa o no un sistema para ocultar placas, fabricarlo y comercializarlo se asemeja a sostenerle el abrigo a alguien mientras comete un delito.

Dos semanas después del primer contacto, el representante de la empresa no volvió a contestar los mensajes de este diario y aseguró que el sistema no "está disponible". Desde entonces, los videos han sido eliminados de las redes sociales, aunque continúan activos vendiendo otros productos con el mismo material (para usos que nada tienen que ver con las placas, hay que aclarar).

Pero el interés por este tipo de herramientas y tecnología abre

posibilidad de obtener este producto en el mercado local. Esto genera preguntas frente al cumplimiento de la ley y la efectividad de las fotomultas, entre otros aspectos.

¿Cómo controlar este tipo de tecnologías? ¿Es legal su comercialización? La postura de las autoridades no es clara en la Superintendencia de Transporte ni en la Dirección de Tránsito de la Policía.

### Las fotomultas

La ANSV apunta que hay dos motivos principales para utilizar las cámaras de fotomultas: la aprehensión y la disuasión. El primer caso ocurre cuando se suscita todo tipo de dudas. Y, al la duda razonable acerca de la pone una multa a quien come-

### El G20 ve perspectivas positivas en la economía mundial

Los ministros de Finanzas del G20 auguraron que las perspectivas para la economía mundial se muestran positivas, pero advirtieron que amenazas como las guerras, la fragmentación económica y los fenómenos climáticos extremos pueden frenar esa recuperación.

"Nos sentimos alentados por la creciente

probabilidad de un aterrizaje suave de la economía global, aunque persisten varios desafíos", asegura el comunicado divulgado al término del encuentro de dos días que tuvieron en esa ciudad brasileña los jefes de las carteras de Finanzas y los presidentes de los bancos centrales de los países miembros del G20.

El foro, además, instó a promover la cooperación internacional como mecanismo para impulsar el crecimiento y acabar con las desigualdades.

"Los desafios globales persistentes requieren una colaboración multilateral urgente y acciones decisivas", señalaron en el documento. También hubo advertencias por la escalada de los conflictos, la inflación y los fenómenos climáticos extremos.



La infracción más detectada por las cámaras de fotomultas es conducir con exceso de velocidad. Las otras infracciones más comunes son no tener en regla los seguros obligatorios o la revisión técnico-mecánica.

tió una infracción, lo que logra que la conducta tienda a desaparecer. Por otro lado, el segundo sucede por la obligatoriedad de la ley; es decir, el conductor, al percibir que puede ser detectado y sancionado si incumple la norma, elegirá no asumir esa conducta, "pues su costo será mayor que el beneficio que obtendrá al ignorar la norma de tránsito".

"Cuando se incrementa la velocidad, la relación de incremento del riesgo es de uno a cuatro; es decir, por 1 % de incremento en la velocidad, el incremento en el riesgo de tener un siniestro vial es de 4 %", según la entidad. Y agregó: "Según estudios internacionales, la instalación de cámaras mostró una reducción de 20 % en choques, 15 % en choques con lesionados y 51 % en choques con muertos".

En el país hay 680 dispositivos para fotomultas, según el sistema de ubicación de la ANSV. La mayoría se encuentra en Bogotá: 129. Le siguen los departamentos de Antioquia y Atlántico, con 118 y 106, respectivamente. Y Valle del Cauca y Bolívar, con 75 y 38 cada uno. Los departamentos con menos cámaras son Quindío y La Guajira, con solo una cada uno, y Huila, con tres.

El número de dispositivos de detección electrónica se ha cuadruplicado en siete años. De 216 que se registraron en 2018 pasamos a los 680 actuales. Sin embargo, las autorizaciones por parte de la ANSV han tenido altibajos: en 2022 se sumaron 44, en 2023 fueron 95 y para 2024 sólo se añadieron cinco cámaras.

### En cifras

51

por ciento es la reducción en choques con muertos que mostró un estudio cuando se aplica vigilancia con cámaras.

~~~~~~~

680

cámaras de fotomultas hay instaladas en el país actualmente, según cifras de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

1,3

millones de comparendos por exceso de velocidad fueron registrados por cámaras electrónicas en 2023.

## • MIÉRCOLES 31 DE JULIO •

7:00 p. m. a 8:00 p. m.



# Una semana en Ucrania: viendo las cicatrices de la guerra

Una visita a la capital, Kiev, y sus alrededores, hasta llegar a Chernóbil, nos permitió ver las heridas, pero también la resiliencia que este enfrentamiento bélico está produciendo en el país. En esta entrega de "Entre editores" hacemos una inmersión a la reportería en el terreno.



MARÍA AL FIANDRA MEDINA

MARÍA ALEJANDRA MEDINA, EDITORA INTERNACIONAL DE EL ESPECTADOR



MARÍA JOSÉ NORIEGA RAMÍREZ, PERIODISTA DE LA REDACCIÓN MUNDO DE EL ESPECTADOR



EDWIN BOHÓRQUEZ, GERENTE DIGITAL DE EL ESPECTADOR





FUNDADO EN MEDELLÍN EN 1887 POR FIDEL CANO

El Espectador trabajará en bien de la patria con criterio liberal y en bien de los principios liberales con criterio patriótico. Fidel Cano Gutiérrez

Gerente Eduardo Garcés López Director Fidel Cano Correa

Editora en jefe: Angélica Lagos. Productor general: Élber Gutiérrez Roa. Editor Domingo: Nelson Fredy Padilla C. Gerente Digital: Edwin Bohórquez Aya.

El Espectador, Editado por Comunican S.A. ©. Miembro: SIP, WAN, IPI y AMI © Comunican S.A. 2024, Todos los derechos reservados. ISSN 0122-2856. Año CXXXVII. www.elespectador.com

# Opinión



Directores: Fidel Cano Gutiérrez: 1887 - 1919. Luis Cano: 1919 - 1949. Gabriel Cano: 1919 - 1923 (Medellín) y 1949 - 1958. Guillermo Cano: 1952 - 1986. Juan Guillermo y Fernando Cano: 1986 - 1997. Rodrigo Pardo: 1998 - 1999. Carlos Lleras de la Fuente: 1999 - 2002. Ricardo Santamaría: 2003. Fidel Cano Correa: 2004 fcano@elespectador.com



Vicepresidente Comercial Caracol Medios: Mauricio Umaña Blanche. Gerente Comercial: Monica Cortés Montoya, mccortes@elespectador.com | 3112295911.

Director Ventas Integrales: Juan Pablo Aguirre, jaguirre@elespectador.com | 3164063296. Proyectos de Sostenibilidad: Elva Lucia Daza, edaza@elespectador.com | 3153319704. Gerente de suscripciones: Marcela Moreno Arias, mamoreno@elespectador.com | WhatsApp 6014232300

## El ELN se atrinchera en su intransigencia

EER EL COMUNICADO DE LA DELEgación del Gobierno nacional en la mesa de los diálogos con la guerrilla del ELN es ver resumidas décadas de infructuosos acercamientos con una organización atrincherada en el pasado. A pesar de contar con un presidente de la República que ha hecho de la búsqueda de la paz una de sus principales banderas, los representantes del Estado colombiano están llegando a la amarga conclusión de que la comandancia del grupo armado no tiene voluntad de alcanzar un acuerdo. Esta es la última semana en que las partes pueden prorrogar de nuevo el cese al fuego, pero las vías comunicantes están interrumpidas.

"Con perseverancia e inmensa paciencia, hemos solicitado en repetidas oportunidades [al ELN] sentarnos a resolver de manera bilateral y constructiva los problemas del proceso de paz", escribió la delegación del Gobierno en un comunicado publicado en redes sociales. "Lamentablemente", agregaron, "una y otra vez, ante esa voluntad manifiesta, las respuestas han sido las mentiras y la arrogante posición de la dirección del ELN y de su comandante Antonio García". En diplomacia, ese tipo de adjetivos no suelen emplearse a menos que la situación esté en cuidados intensivos y con mal pronóstico.

Las grietas son evidentes desde hace un tiempo. Solo en un par de días, en Tame, Arauca, hubo 17 secuestros y 130 personas desplazadas, en un territorio de alta influencia del ELN. Ese actuar llevó a que José Félix Lafaurie, negociador del Gobierno con la guerrilla, expresara en público sus preocupaciones: "No se puede seguir permitiendo que, mientras cuestionan buena parte de las cosas que el Gobierno hace, por ejemplo, siguen secuestrando, asesinando y extorsionando". Esto se une a una larga lista de mensajes cruzados en los que el ELN ha mostrado hostilidad hacia el Gobierno, los colombianos y la idea misma de alcanzar una paz negociada.

También la semana pasada, la guerrilla en un comunicado se preguntaba: "¿Qué garantía de seriedad merece un gobierno que no cumple lo que acuerda? ¿Qué sentido tiene que desde el gobierno llamen al

Las evidentes tensiones entre el Gobierno y el ELN tienen los diálogos en cuidados intensivos. La voluntad de paz de la guerrilla debe quedar clara antes de cualquier paso". ELN a firmar nuevos acuerdos, si no cumplen los anteriores?". Se quejan de supuestos incumplimientos al cese, pero son las violaciones de la guerrilla las que han sido evidentes. El verdadero trasfondo es la molestia del comando guerrillero con la administración Petro por iniciar diálogos en Nariño con un grupo disidente del ELN.

En riesgo inmediato se encuentra ese cese al fuego que, como contó Colombia+20 de El Espectador, ya es el más largo que ha tenido el Estado colombiano con cualquier grupo armado. La fecha límite para prorrogar es el 3 de agosto y, si no se hace, puede desatar una ola de violencia en regiones del país que ya están en una situación precaria. El problema es que, más allá de los representantes de la iglesia, hay poca voluntad de diálogo. El Gobierno está entendiblemente cansado de la arrogancia constante del ELN.

La delegación del Gobierno fue certera: "La verdad es que, luego de años de diálogo, el ELN aún no ha respondido la pregunta de si está dispuesto o no a transitar a la paz o si, por el contrario, concibe este proceso como una oportunidad para su fortalecimiento militar". Si no hay respuestas claras, el lamentable regreso a la guerra será inevitable por culpa de la comandancia de la guerrilla.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com

### Las inversiones forzosas son una mala idea



SE VOLVIÓ A SALIR DE SU BOTELLA EL genio intervencionista de Gustavo Petro. Se trata de dirigir recursos financieros aportados por los ahorristas hacia sectores que él considera prioritarios: agro, turismo, vivienda e industria. Seguramente muchos de los clientes a ser seleccionados no cuentan con las garantías para acceder a los préstamos bancarios o sus negocios no son suficientemente rentables. Parte de esa platica puede perderse.

¿Quién cubrirá el riesgo que se le impone al sector financiero? El gobierno no ha anunciado, por ejemplo, que el Fondo Nacional de Garantías con recursos públicos atenderá cualquier moratoria parcial o total de los dineros que generosamente distribuya entre sus allegados. Es que es muy distinto que el gobierno escoja a los clientes que recibirán el crédito a que lo haga el banco. Si el primero aspira a réditos políticos - que los clientes pongan votos por los candidatos del Pacto Histórico-, el segundo querrá asegurarse de que cuenten con la renta, el patrimonio y los fiadores que garanticen el pago puntual del préstamo.

bles pérdidas causadas por los préstamos forzosos: las utilidades del sistema financiero, incluso parte de su capital, o reducir los intereses que el sistema abona al resto de los ahorristas. Se trata de un impuesto oculto sin haber sido aprobado por los representantes del pueblo. Una posible consecuencia es que los ahorros fluyan hacia el mercado extrabancario, que es más rentable y al mismo tiempo más riesgoso, un proceso de desintermediación financiero indeseable desde todo punto de vista.

Meterle la mano al sistema financiero privado para que preste sus recursos sin suficientes garantías tiene otras consecuencias nocivas: ahuyenta las inversiones privadas que pueden llegar a la economía, pues corren el riesgo de ser "dirigidas" hacia donde los funcionarios crean que es óptimo, aunque sus dueños no estén de acuerdo y además pierdan su platica. Se trata de un sistema financiero que queda represado por las pretensiones del gobierno y que conducirá a la fuga de capitales y al aumento de las tasas de interés ante los mayores riesgos. La fuga de capital reduce precisamente la oferta de fondos prestables disponibles y contribuye a que las tasas de interés sean más elevadas. Se trata, en palabras de Jonathan Malagón, presidente de la Asociación Bancaria, de un subsidio cruzado que termina privilegiando a algunos con tasas de interés bajas que subsidian los que terminan pagando intereses más caros. La consecuencia Existen dos fuentes para enfrentar las posi- es, según él, "que todos los demás sectores ten- servar y aumentar su capital.

gan créditos más altos, estamos reduciendo el tamaño de los depósitos y, por lo tanto, todos los demás tienen tasas más altas, hay un problemahorizontalmuy complejo". El almuerzo gratis para algunos termina siendo carísimo para otros.

En los años ochenta del siglo pasado, el gobierno legisló que los bancos hicieran préstamos forzosos que reprimieron el sistema financiero, conduciendo a que tuviéramos índices muy bajos de crédito con respecto al producto nacional. En 1980, el crédito representaba menos de una cuarta parte del PIB. En la actualidad hemos progresado algo en la libertad que tienen los bancos para prestar, lo que permitió que el crédito represente el 51 % del PIB. Esta participación es baja si nos comparamos con coberturas de más del 100 % del PIB en Asia y en los países desarrollados, donde los márgenes de intermediación son más bajos que acá. El crédito en Colombia sigue frenado por la percepción de mayor riesgo entre los bancos y el exceso de garantías que exigen para otorgar sus préstamos.

Lo que está haciendo el gobierno para aumentar el crédito es volver al pasado de la represión financiera, pero tendrá el efecto contrario a lo buscado. Los bancos se rehusarán a prestar más si no cuentan con las garantías para recuperar lo prestado más los intereses causados, como lo han hecho siempre y como lo seguirán haciendo si quieren pre-

### Nieves



#### **GAZAPERA**

## «JJ. 00.» y otras abreviaturas

MARÍA ALEJANDRA MEDINA CARTAGENA



EN DÍAS PASADOS ME CONSULTARON sobre abreviaturas como «FF. MM.», «DD. HH.» y «EE. UU.». La pregunta viene al caso justo ahora, cuando a diario vemos otra muy popular: «JJ. OO.».

Para empezar, hay que aclarar que se trata de abreviaturas, mas no de siglas. Aunque ambas son tipos de abreviaciones o representaciones gráficas, las abreviaturas, como se puede ver, por lo general se cierran con punto (las siglas no) y se leen desarrollando lo que cada letra (o par de letras) representa: «Juegos Olímpicos», «Estados Unidos», etc. Las siglas, por otro lado, se pueden leer de corrido o deletrear («ONU», «FMI», etc.).

Lo segundo es que las abreviaturas convencionales (las de uso general) se han formado de distintas maneras, casi siempre eliminando al menos dos letras de la palabra original, ya sea por truncamiento (como en «pág.», de «página», o contracción, como «atte.», de «atentamente»).

Las abreviaturas del comienzo de esta columna son ejemplos de truncamientos extremos, es decir, las que conservan solo la primera letra de cada palabra. Por tratarse de plurales, según la Ortografía, se expresan duplicando la letra conservada (una herencia del latín). La misma obra advierte que «el punto abreviativo debe aparecer detrás de cada bloque duplicado ("EE. UU.")», es decir, no detrás de cada letra («E.E. U.U.» uotras formas incorrectas). Agrega que tampoco es adecuado prescindir delespacio entre los bloques. Esto sería tanincorrecto como escribir «Estados Unidos» (sin espacio).

Por cierto, aunque es habitual que estos plurales se formen con mayúsculas duplicadas, no significa que su desarrollo vaya con mayúsculas iniciales. Es el caso de «derechos humanos», que debería escribirse con mayúsculas iniciales solo si forma parte de un nombre propio.

mmedina@elespectador.com

### Osuna



De donde se saca y no se echa

## Parásitos: impuestos en manos corruptas





EN 2023, LOS COLOMBIANOS PAGAMOS casi 279 billones de pesos en impuestos (un 22 % más que en el año anterior). Bajada a tierra, esta enorme cifra empieza a apreciarse. Pagamos impuesto a la renta 2,7 millones de personas naturales: en promedio 3,6 millones de pesos cada una. Cada persona pagó en promedio 1,3 millones de IVA. Hasta el más pobre pudo haber pagado IVA sobre alguna compra. Todos pusimos, pero solo unos pocos sacaron. El problema es que nuestra cultura política no ha asumido que esos millones de millones de pesos son nuestros. Provienen de nuestra contribución para que el Estado invierta y mejore la vida colectiva donde individualmente nos queda difícil actuar, como hacer escuelas, hospitales, carreteras, proveer agua o luz o socorrer a un poblado que se inundó. Nuestros impuestos también deben compensar a los menos favorecidos.

Como ese dinero se percibe como de nadie, demasiados funcionarios públicos asalariados por nosotros no le funcionan al público, como decía el humorista Jaime Garzón. Así, los señores Olmedo López y Sneyder Pinilla le funcionaban a los políticos, al contratista Luis Eduardo López y a sus propios bolsillos, pues según la acusación de la Fiscalía se quedaron entre los dos con 1.066 millones de pesos. Esta suma equivale a lo que pagaron más de 800 mil colombianos en promedio de IVA o lo que contribuyeron 296 colombianos en promedio de impuesto a la renta.

Demasiados políticos, funcionarios, contratistas estatales, perciben el dinero del público como una lotería que hay que aprovechar mientras dure. No sienten orgullo alguno por su trabajo. No les interesa que la gente de la alta Guajira por fin tenga agua. Les importa un bledo si el sistema de drenaje de Cotorra se hace, o si se mitiga la erosión del sufrido El Salado, o si se previenen las inundaciones del río Saravena. Los Olmedos y Sneyderes juegan a magnates con dinero ajeno y su objetivo es ver cuánto le sacan a cada contrato para poder repartirse "utilidades". Los ministros de turno juegan a gobernar y disculpan el desfalco como pragmatismo.

El "negocio" de los carrotanques cargaba más sobrecosto que agua: 14 mil millones de

En este caso de la UNGRD, el gobierno de Gustavo Petro funcionó igual que los de sus antecesores". pesos. Para tener una idea del despropósito, a una familia colombiana de clase media que gana en promedio 2,5 millones de pesos mensuales le tomaría 467 años de trabajo conseguir 14 mil millones de pesos. Y ese no fue todo el monto del contrato de los carrotanques; ese fue solo el sobrecosto que calculó la justicia.

Una tercera parte del contrato de los carrotanques (que es una pequeña parte de todo el escándalo de la Unidad de Gestión de Riesgo) se destinó a pagar sobornos, según la Fiscalía, al presidente de la Cámara, al presidente del Senado, al exasesor, a la exconsejera. Parásitos que posan de estadistas en discursos, pero se reúnen a escondidas en hoteles a quitarle los recursos a los pobrísimos habitantes wayúu de Uribia para dárselos a congresistas que ya devengan más de 40 millones mensuales de dinero del público.

En Colombia, la corrupción es la grasa que lubrica los gobiernos. En este caso de la UNGRD, el de Gustavo Petro funcionó igual que los de sus antecesores: coimas para conseguir incluso que el Congreso aprobara un endeudamiento externo. El presidente pidió excusas, pero excusó a los ministros, y los congresistas de su partido exigieron investigaciones tardíamente.

Si algo tenía que hacer este gobierno preocupado por el cambio era desmontar esta repartija corrupta que socava la democracia, profundiza la desigualdad y siembra violencia. Por lo que se ha visto en estos dos años, está fracasando con estrépito.

# Epílogo de la estatutaria de educación



EL DÍA DE LA POSESIÓN DEL ministro de Educación, José Daniel Rojas Medellín, se anunció que su apuesta era "la construcción de consensos en torno al proyecto de ley estatutaria de educación". Días después, a través del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se informó que tal proyecto de ley no se volvería a presentar. Sorprende, después de la lora que dieron, pero la noticia es buena.

El consenso previo era que la estatutaria no resultaba necesaria (con el pretexto de sistematizar jurisprudencia constitucional armaron un galimatías). El gobierno metió al subsector en una desgastante discusión legislativa, por momentos absurda (como cuando la plenaria de la Cámara notó que iba a rebajar las penas de los condenados por una peculiar aplicación del derecho fundamental a la educación), de la que, sin embargo, quedaron dos consensos valiosos.

El primero, que la confluencia de oferta estatal y privada en la educación, que nos parecía tan normal y por eso no apreciábamos suficiente hasta que el populismo la amenazó, es un gran activo del país. El símbolo de ese consenso es la "carta abierta al Congreso de la República a la ministra de Educación", que firmaron más de 200 líderes del sectory del ámbito empresarial, convocados por Diálogos de Futuro y Connect (CUEE Bogotá-Cundinamarca).

El segundo consenso es más técnico: que tal vez 2024 será el año en el que aceptemos ampliamente que el concepto de "educación superior" ya no basta para pensar la realidad y la evolución inevitable del subsector. Es sintomático que la introducción del término "educación terciaria" en la enmienda que hizo la Comisión Primera del Senado haya sido uno de los motivos del repudio de la bancada del gobierno hacia la estatutaria cuando esta llegó a la Plenaria del Senado.

El gobierno quería dar carácter de derecho fundamental a la educación superior, y cuando le explicaban que múltiples formas de cualificación con demanda en el mercado laboral no cabían en ese concepto tradicional, era más dificil que sostuviera la idea de "derecho fundamental", exigible judicialmente. Convertir la formación laboral por micro-credenciales en un "derecho fundamental", cuando las IES estatales no tienen esa oferta, era claramente un contrasentido, por ejemplo.

La nueva comprensión introducida por la "educación terciaria" en el debate también planteaba un dilema, al menos de modo intuitivo: crear un "derecho fundamental" solamente para quienes opten por pregrados o ciclos universitarios, cuando la mayoría no lo hace, o prometer gratuidad para todas las formas de cualificación posterior a la educación media (grados 10 y 11), que son ofrecidas por el mercado (instituciones privadas).

El gobierno no podía salir bien librado con ese cambio conceptual, que intenta captar unas tendencias sociales, económicas y tecnológicas soterradas o visibles que están modificando las demandas a la "educación superior", ignoradas por el gobierno. Se trata de una comprensión a medio camino, retadora, que tiene que ver con la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30/1992, al parecer la prioridad del nuevo ministro.

@DanielMeraV

### EE 18 /

## Lo unilateral y el absolutismo

#### LORENZO MADRIGAL



UNILATERAL QUIERE DECIR DE UN solo lado. Si se trata de dos o más extremos, se dirá bilateral, multilateral, en fin. Lo digo porque escucho expresiones cobijadas bajo el título de declaraciones unilaterales de Estado, con el carácter de supernormas, que bien pueden serlo en el derecho interestatal, no en el interno, porque con ello se les quiere dar firmeza a los Acuerdos de La Habana, categorizados ante las Naciones Unidas. Acuerdos, como todos sabemos, suscritos por el Gobierno nacional con la guerrilla interna (FARC), con los cuales se pensó dar término a las hostilidades y se acordaron condiciones y cumplimientos.

Ante la tardanza en la implementación de tales acuerdos en materia agraria (título uno), así como ante las dificultades que presenta una Asamblea Constituyente que los hiciera obligatorios, surgen juristas innovadores que descubren, con llave mágica, que la sola inclusión del tema en lo suscrito en

La Habana y luego refrendado ante Naciones Unidas los hace de obligatorio cumplimiento.

Y aquí viene la novedosa figura de la declaración unilateral de Estado, que el propio presidente manifestó desconocer en alguno de sus discursos. Sería una forma del todo inusual, arbitraria, de pretender reformar la Carta Política, como si en el caso presente

hubiera bastado con la presentación solemne de la firma del pacto interno ante un organismo internacional del mayor respeto como Naciones Unidas.

No es frecuente en una democracia que el gobierno invada el poder legislativo, y menos en temas de gran calado como el de una reforma

constitucional. Dijo expresamente el presidente que en los acuerdos propuestos no se incluiría reforma constitucional alguna y, para abundar, sometió al pueblo el resultado de lo firmado en consulta plebiscitaria que, como es sabido, terminó con una rotunda desaprobación. Es que se está hablando de un asunto que ni siquiera cuenta con la aprobación de esa consulta y padece de una cierta invalidez jurídica.

Apelar a declaraciones unilaterales de Estado es pisar los caminos de la dictadura, puesto que los decretos de un autócrata no son otra cosa que declaraciones unilaterales. Quizás el término funcione tratándose del derecho interestatal, cuando un Estado

ha decidido, en su autonomía y en representación de todo un país,
asumir una posición que
ningún otro Estado le
puede entorpecer. Ahí
sí acudamos a Naciones Unidas, no con cualquier convenio interno
por respetable que sea
(negociar con Timochenko, por ejemplo, lo
es, sin duda). Rodéese

lo pactado de garantes y testigos, que sin embargo no están establecidos para reformar la Carta política. Hagan ellos respetables los acuerdos, otórguense premios de altísima categoría, pero nunca la injerencia exterior quede de contera habilitada para reformar la ley fundamental del país.



### EL ESPECTADOI

Editado por Comunican S.A. Calle 103 Nº 69B-43 Bogotá, Colombia. Línea de servicio al cliente: 601-4232300 Opc. 2. Redacción: 601-4232300. Suscripciones: 601-4232300 Opc. 1. Publicidad: 601-4232300.

Si usted tiene una rectificación o aclaración sobre algún tema publicado en este medio, por favor escribanos a aclaracionesyrectificaciones@elespectador.com

### Cartas de los lectores

www.elespectador.com

# El aniversario de la ingratitud

Son dos años ya desde la posesión de Gustavo Petro Urrego como presidente de la República. Llegó al poder no con las mayorías del pueblo colombiano, sino con la mitad de la votación total de las elecciones de 2022. En algunas regiones como Nariño, cuya votación fue determinante en el triunfo, el aporte electoral se convirtió en una gran esperanza, incluidos quienes no le dimos el voto, para que las obras gubernamentales lleguen con la imponencia con que se hacen en otras zonas geográficas. Sin embargo, al cabo de dos años, el pueblo nariñense solo puede respirar frustración por la actitud gubernamental de un mandatario que se olvidó de esta región. No era necesario que anunciara la construcción de una obra colosal. Lo más justo habría sido retomar obras importantes que se han comenzado y están paralizadas o inconclusas. Completar como Dios manda la doble calzada del puente de Rumichaca-Popayán, tan importante para el desarrollo socioeconómico de la zona fronteriza y del departamento del Cauca en primer lugar, enlace vital con el resto del país, que abriría posibilidades de mejoramiento de muchos pueblos pequeños aledaños y las autoridades podrían tener un mayor y mejor control de los territorios vulnerables. Sin embargo, para Nariño, esa doble calzada se ha convertido en una promesa solo comparable con la famosa carretera al mar, por la que varias generaciones esperamos gobierno tras gobierno, cerca de cien años, y cuando ya la tuvimos, los criminales más sanguinarios de que se tenga noticia se adueñaron de ella, contaminando a todas las comunidades indígenas. ¿Será que Petro quiere que transcurran otros cien años? Solo son reales las visitas interminables de ministros, viceministros, jefes y más jefes. Y la misma queja entre ciudadanos de bien y gente al margen de la ley: incumplimiento de las propuestas. Otra obra significativa es la variante San Francisco (Putumayo), que facilitaría la disminución de la distancia hacia Bogotá y favorecería enormemente a Putumayo, Nariño, Caquetá y Huila. La comenzaron, la abandonaron y medio la han continuado; solo les sirve a los insurgentes y delincuentes. Como puede darse cuenta el ingrato, no era necesario que anunciara con bombos y platillo nada diferente a ese par de obras de infraestructura y, con ellas, habría escrito su nombre con letras de oro. Ahora resulta que tenemos que agradecerle eternamente a Duque los ocho kilómetros de la par vial o el puente Bermúdez sobre la vía a Chachagüí, a la que falta todavía la iluminación, como una gran obra. No demoran los atracos. Nada tenemos que celebrar ni agradecerle a un gobierno que solo ha ofrecido escándalos de corrupción que dan asco. Ana María Córdoba Barahona, Pasto.

#### DE LABIOS PARA AFUERA



oposición no alcanza las mayorías no es por fraude. El sistema electoral venezolano es de los más sólidos, confiables e invulnerables".

Gustavo Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social. En su cuenta de X, previo a los resultados de las elecciones en Venezuela, el servidor público colombiano le restó importancia a las denuncias históricas de fraude.

### Mheo



Cae González

## ¡Actuemos para proteger a las niñas y niños de la trata!

### CANDICE WELSCH\*

LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS SON QUIENES más peligro corren ante las redes de trata de personas, que a través de engaños y falsas promesas se aprovechan de su vulnerabilidad.

Esta realidad ha sido anunciada en repetidas ocasiones. Por ejemplo, el Reporte Global sobre Trata de Personas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) nos alerta de esto: en los últimos 15 años, el número de niñas, niños y adolescentes víctimas de este delito se ha triplicado, representando cerca del 35 % de todas las víctimas. En Colombia, las cifras del Ministerio del Interior reflejan una situación igual de alarmante: cerca del 30 % de los casos identificados en la última década afectan a niñas y niños. Este es solo un indicio del problema real, ya que los casos no registrados son muchos y existen víctimas que permanecen invisibles para las autoridades.

Estos datos nos exigen una respuesta inmediata y decidida. Las principales finalidades de explotación encontradas están relacionadas a la explotación sexual y los trabajos forzosos.

Desde el 2000, el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada ha guiado los esfuerzos globales para prevenir y sancionar la trata de personas, con especial énfasis en mujeres, niñas y niños. Aunque se han implementado importantes medidas, situaciones como la pobreza, la inseguridad y la migración en condiciones de vulnerabilidad, siguen siendo aprovechadas por los tratantes. A su vez, el aumento del uso de nuevas tecnologías durante la pandemia ha abierto nuevas puertas para la captación y la explotación en línea.

Colombia ha avanzado en la implementación de este protocolo y ha construido un marco normativo para prevenir la trata, atender a las víctimas y judicializar el delito. Sin embargo, aún existen retos que requieren fortalecer a las instituciones y la respuesta efectiva ante casos, especialmente cuando las víctimas son menores de 18 años. Es crucial desarrollar acciones priorizadas específicamente para esta parte de la población, basadas en conceptos que en realidad sean puestos en la agenda pública. El fortalecimiento de las capacidades de las autoridades para investigar y judicializar adecuadamente los casos de trata es esencial. Esto incluye finalidades de trata poco conocidas como el trabajo forzoso, el matrimonio servil, la servidumbre v la mendicidad ajena, que afectan gravemente a las niñas y los niños.

Parte de los esfuerzos de Colombia han sido acompañados por UNODC, que ha emprendido acciones conjuntas con el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) en la implementación de metodologías diseñadas concretamente para la niñez y la adolescencia, acompañadas por madres, padres y cuidadores, que han facilitado la identificación de rutas de atención y de potenciales situaciones de riesgo.

Cada 30 de julio conmemoramos el Día Mundial contra la Trata de Personas y este año el llamado a la acción contra la explotación humana es contundente: "no dejar a ninguna niña o niño atrás en la lucha frente a este delito", esto incluye la protección frente a vulnerabilidades directas o por efectos del uso de las nuevas tecnologías. Es urgente que los Estados fortalezcan sus políticas, eleven la implementación de las leyes y garanticen que las autoridades estén capacitadas para proteger sus derechos porque es una responsabilidad compartida que no podemos eludir. La indiferencia no es una opción. Cada acción cuenta, cada esfuerzo suma. Solo a través de un compromiso colectivo y sostenido podremos asegurar sociedades dignas para las niñas y los niños, donde sus derechos sean lo más impor-

\*Representante Regional UNODC Región Andina y Cono Sur



### ANTIEDITORIAL

En respuesta al editorial del 7 de julio de 2024, titulado "Una constituyente no soluciona los problemas".

## Diálogo, deliberación y consensos

#### LUIS H. BARRETO

SEA CUAL FUERE EL ARGUmento que unos y otros tengamos sobre la pertinencia o no de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, lo indiscutible es la urgente necesidad que tiene esta sociedad por la deliberación y el diálogo educado, dirigido a buscar consensos. Si bien esta es la principal misión de los legisladores, ha sido evidente que el sectarismo político predomina sobre los intereses superiores de la patria. Esta ha sido, entre otras, una de las explicaciones de la crisis de la representación política, lo que sin duda ha vulnerado la legitimidad del sistema democrático.

Ni siquiera la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 fue precedida de un gran diálogo social. Esa coyuntura estuvo dominada por dos grandes actores sociales: por una parte, la tecnocracia que desde finales de los años ochenta ya había comenzado a implementar la receta del Consenso de Washington para América latina; y por otra, los constituyentes de 1991 crearon un marco jurídico y social dirigido a garantizar un amplio espectro de derechos fundamentales, económicos y sociales, dirigido a lograr una mayor equidad e igualdad de oportunidades para la población.

Fueron dos grupos de actores sociales y políticos distintos con objetivos contrapuestos, quienes con diferentes agendas realizaron las reformas sin nunca haber tenido un simple diálogo al respecto.

En Colombia nunca se han debatido de manera explícita los pros y
contras de poner a convivir esas
dos tendencias antagónicas, ni
mucho menos ha intentado armonizarlas y hacerlas coherentes.
Ante este panorama, era de esperarse lo que finalmente ha sucedido: una tensión y un desgaste
institucional a lo largo de las tres
últimas décadas, entre los magistrados que defienden la Constitución de 1991, y quienes permanentemente buscan contra-reformas
para acotar la acción del Estado.

La tensión social, política e institucional se ha exacerbado por cuenta del régimen político clientelista y las relaciones de mutuo beneficio entre buena parte de

Es indiscutible es la urgente necesidad que tiene esta sociedad por el diálogo educado, dirigido a buscar consensos".

estos sectores políticos y actores ilegales. El fin es la captura del Estado para viabilizar sus actividades electorales e ilegales. En ese escenario, se desdibuja la razón de ser del Estado ya que deja de ser prioritario solucionar los problemas de la población, aun los más apremiantes.

En esa desinstitucionalización del Estado, algunos sectores del empresariado también han jugado su rol. Las relaciones que se establecen entre esos grupos empresariales y los actores políticos, muestran que los primeros financian las campañas políticas de los segundos, para que más adelante los gobiernos que así se hacen elegir retribuyan los favores recibidos en términos de privilegios y beneficios del Estado. Los demás miembros de la sociedad civil, si bien no participan directamente en esas conductas antiéticas, las toleran con su indiferencia.

Una de las virtudes del presidente Gustavo Petro es haber desmitificado el debate social sobre temas otrora intocables, lo que ha evidenciado una fuerte polarización entre quienes defienden el statu quo con todas sus consecuencias de inequidad, desigualdad y exclusión, y quienes luchan por rescatar lo público, el Estado y el interés general.

### LA COLUMNA DEL LECTOR

## La encrucijada de la Inteligencia Artificial: tres visiones, un futuro

#### LEYDIS PITALÚA

EN UN FUTURO DISTÓPICO cercano, la humanidad se encuentra en una encrucijada donde la vigilancia y el control son la norma imperante. En medio de las sombras que envuelven a la sociedad, tres individuos destacan con fuerza.

Ana, una hacker rebelde, lucha contra la tiranía de un sistema que todo lo ve y todo lo controla. Su misión trasciende lo personal: busca liberar a la humanidad de las garras opresoras de una inteligencia artificial, que ha traspasado los límites éticos.

Por otro lado, Miguel, un programador visionario, se sumerge en el intricado mundo de las líneas de código, tejiendo sueños de un futuro más prometedor. Ha creado un oasis virtual donde humanos e inteligencia artificial coexisten en perfecta armonía, formando una utopía digital donde la creatividad y la colaboración fluyen sin límites. Miguel personifica una revolución silenciosa que busca demostrar al mundo que la IA puede ser una herramienta para el progreso y el desarrollo personal, en lugar de una amenaza que cercena la libertad individual.

Sofía, una abogada con fuertes convicciones, se encuentra inmersa en profundas reflexiones sobre las implicaciones éticas de la IA en la sociedad. Trabaja incansablemente para establecer un marco legal y ético que oriente el desarrollo y la aplicación de la IA en beneficio de la humanidad. Su objetivo es proteger los derechos y valores fundamentales en un mundo donde las máquinas han adquirido una presencia significativa.

Cuando los caminos de Ana, Miguel y Sofía se cruzan, descubren que sus luchas individuales convergen hacia un objetivo común: desafiar el status quo y construir un futuro donde la tecnología sea una aliada en lugar de una carcelera de la libertad y la dignidad humana. Ana irrumpe en los sistemas más seguros, revelando verdades incómodas sobre la manipulación y el control ejercido por la IA. Por su parte, Miguel crea un refugio virtual donde puedan debatir ideas y trazar estrategias sin temor a ser vigilados. Sofía aporta su conocimiento legal para establecer un marco ético que regule el uso de la IA y proteja los derechos individuales.

Juntos, no solo enfrentan desafíos actuales, sino que también construyen una visión colectiva para un mundo más justo y equitativo. Finalmente, su lucha da resultados palpables. La conciencia social comienza a despertar, surgiendo interrogantes sobre el papel de la IA y demandando transparencia y responsabilidad en su desarrollo y uso.

Esta narrativa encapsula el dilema central de nuestra era. ¿Utilizaremos la inteligencia artificial para fortalecernos o nos convertiremos en esclavos de la tecnología? La respuesta, en última instancia, reside en nuestras manos y en nuestra habilidad para encontrar un equilibrio entre la innovación tecnológica y la preservación de los valores. Es imperativo abordar de manera exhaustiva las preocupaciones éticas y sociales que surgen del uso de la IA, especialmente en áreas como la privacidad, la transparencia y la responsabilidad.

La ausencia de una regulación adecuada y la falta de claridad en cuanto al uso de algoritmos pueden llevar a decisiones sesgadas, discriminación algorítmica y violaciones a la privacidad, menoscabando así los derechos y minando la confianza en estas tecnologías. Para evitar estos riesgos, se requieren marcos regulatorios sólidos y políticas transparentes que garanticen que la IA se utilice como una herramienta para el beneficio humano y no como una amenaza para nuestra libertad y dignidad.

La IA ha experimentado un crecimiento exponencial, transformando radicalmente diversos aspectos de nuestra vida. Sin embargo, las opiniones sobre su impacto varían considerablemente, lo que ha generado una sociedad polarizada entre la esperanza en sus beneficios y el temor a sus posibles consecuencias negativas.

### Foto de la semana



Rana arborea ninfa (Boana nympha), Finca La Mariela (Putumayo). / Yulfreiler Garavito David (@yulfreilergaravito)

Envíanos tu propuesta para La página del lector al correo elespectadoropinion@gmail.com, indicando tu nombre completo y la categoría en la que quieres participar. Columna del lector: Cualquier tema es bienvenido, lo importante es convencer con argumentos. Extensión máxima: 600 palabras. Antieditorial: Cuéntanos en un texto por qué estás en desacuerdo con cualquiera de los editoriales publicados en El Espectador. Extensión máxima: 500 palabras. Foto de la semana: Muéstranos la mejor fotografía que hayas tomado. Buscamos imágenes de buena calidad. Tamaño máximo de archivo: 3.0 MB. Sé original. No caigas en lugares comunes ni repitas el contenido abordado por otros. Esperamos textos bien escritos, sin errores de redacción ni ortografía. Comprueba todos los datos y las fuentes que citas. Evita el lenguaje pretencioso y burocrático. Atrévete a disentir. Nos gustan los enfoques inesperados y distintos. Sé respetuoso. No tendremos en cuenta propuestas que contengan insultos, afirmaciones falsas o inciten a delitos. Evita enviarnos contenidos que ya hayan sido publicados antes en otros medios. Tu colaboración debe ser exclusiva para El Espectador.

### Keanu Reeves fue premiado en la Comic-Con de San Diego

Keanu Reeves recibió aver el premio Inkpot en la Comic-Con, un galardón que reconoce a los artistas que han contribuido a la cultura pop. Reeves, quien estaba en el evento para hablar sobre su cómic BRZRKR, expresó su gratitud, destacando que el reconocimiento también se debía a los colaboradores con quienes ha trabajado

para contar historias memorables. Eddie Ibrahim, director de programación de la Comic-Con, mencionó que el reconocimiento a Reeves era esperado

hace más de 20 años, tras su icónica interpretación de Neo en The Matrix, aunque el actor atribuyó el mérito a las hermanas Wachowski.

Durante el panel, Reeves también presentó novedades sobre BRZRKR, revelando que Netflix adaptará la historia en formato de serie de anime y película, con Mattson Tomlin como guionista. Además, el actor lanzó este mes The Book of Elsewhere, una novela basada en su cómic.

presentó las novedades de BRZRKR y reveló que Netflix adaptará la historia en formato de serie de anime.

# Cine



MATEO MEDINA **ESCOBAR** 

mmedinae@elespectador.com @ tamdemes

Levan Akin, director sueco de ascendencia georgiana, se inspiró para hacer su más reciente película Caminos cruzados (Crossing) cuando investigaba para su largometraje anterior Alfinal bailamos (2019). El cineasta escuchó la historia de una abuela que viajó de Georgia a Turquía en busca de su nieta trans.

Ubicó la historia en la ciudad portuaria de Batumi, en Georgia, donde una mujer mayor llamada Lia, interpretada por Mzia Arabuli, viaja a Estambul, en Turquía, para buscar a su sobrina Tekla, a quien no ve desde hace años. Lia comienza el viaje después de la muerte de su hermana, la madre de la chica. En su camino se cruza con un joven de su ciudad llamado Achi (Lucas Kankava), quien, huyendo de su realidad, la acompaña en su búsqueda.

"Creo que una cosa a la que siempre regreso en mis películas es a esta visión del forajido, donde hay choques entre diferentes culturas", explica el director, quien habló para El Espectador. Reseña

# "Caminos cruzados" y una búsqueda transfronteriza

La película Caminos cruzados (Crossing), cinta de apertura de la más reciente edición de Eurocine, se estrenó el 18 de julio en salas colombianas. El filme relata la historia de una mujer que busca a su sobrina trans en Estambul, una de las ciudades más pobladas del mundo. Levan Akin, director de la película, habló para El Espectador.

El cineasta quiso hacer una película acerca de la solidaridad, de encontrar gestos de amabilidad y comprensión tanto entre desconocidos como familiares. Además, su intención era mostrar los contrastes entre los países vecinos de Georgia y Turquía.

El director escogió la ciudad de Batumi como punto de partida en la historia por varias razones, entre otras, porque es un lugar al que está intimamente ligado. Tiene familiares y ascendencia de allá. La ciudad está cerca de la frontera con Turquía y era el lugar ideal para contar la historia. "Es muy antigua, solía ser una ciudad portuaria. Hay una hermosa arquitectura antigua, pero

en años posteriores construyeron muchos rascacielos y casinos. Hay algo entre la modernidad y la vieja Georgia".

La cinta no solo habla de la búsqueda de Lia, sino que se cruza con otros temas como las diferencias culturales y religiosas, la migración, la vida de las personas transgénero y el trabajo sexual. "Cuando escuché que muchas mujeres trans de Georgia van a Estambul a trabajar, pensé que esa era la génesis de la idea. Estambul era un lugar fantástico de muchas maneras. Siempre he estado muy intrigado por esa ciudad y creo que también se relaciona con las diferentes culturas v el tema de la tradición versus la modernidad".

Akin encontró en Estambul. como en Nueva York, una ciudad que nunca duerme. "Está viva siempre. Nunca está tranquila. Siempre hay música sonando en todas partes, que es algo que quería capturar en la película. También quería mostrar todo el tipo de gente que hay en la ciudad; siempre está llena. Definitivamente, fue un desafío hacer sentir auténticamente que estás allí, porque cuando filmas por lo general tienes que vaciar las calles y poner tus extras. Trabajamos mucho para hacer que realmente se sintiera como si estuvieran en Estambul y crear la sensación de inmersión en la película".

De Batumi a Estambul hay unas 16 horas en carretera; aunque la distancia entre ambas ciudades sea poca, la religión es lo que más las diferencia. "Georgia es cristiana ortodoxa y Turquía es un país musulmán, pero aun así siento que tienen mucho en común más de lo que cree. Son sociedades muy patriarcales y creo que en términos de temperamento son muy similares. Turquía es un país con muchas personas diferentes debido al Imperio otomano. Georgia es mucho más homogéneo y en muchos sentidos más tradicionalista, quizá porque es un país pequeño".

El cineasta tuvo el reto de filmar en una ciudad grande y complicada. "La ciudad fue difícil en términos de logística. De obtener permisos y otras cosas. Cada vecindario tiene sus reglas, pero creo que nuestro equipo turco hizo un trabajo maravilloso al facilitar todas esas cosas".

Levan Akin habló de sus referencias, entre esas el cine del director georgiano Sergei Parajanov. "Amo el cine georgiano y también amo el neorrealismo italiano". Federico Fellini, Pier Paolo Pasolini y Lina Wertmüller son sus grandes referentes. "Realmente me inspiran. Cada vez que siento que no puedo encontrar el camino, que no sé qué hacer, veo películas antiguas de esa época y me inspiro. Obtengo la energía para seguir".

El director trabajó con personas de varios países, incluyendo Suecia, Georgia, Turquía, Francia y Dinamarca. "Hubo algunos choques culturales que suceden porque cada país funciona de manera diferente cuando se trata de hacer películas. Cada uno tiene su manera de hacer las cosas. Fue muy desafiante".

Caminos cruzados tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Berlín (Berlinale) en Alemania. También pasó por otros festivales como el de Sídney (Australia), Guadalajara (México) y Tribeca (Estados Unidos). Asimismo, fue la cinta de apertura en la más reciente edición del festival de cine europeo Eurocine, que se celebra cada año en Colombia. La película se estrenó en salas de cine el 18 de julio y llegará a la plataforma Mubi el 30 de agosto.

La película, inspirada en experiencias reales, se estrenó en salas de cine el 18 de julio y llegará a la plataforma Mubi el 30 de agosto. / Cortesia MUBI.

El director trabajó con talentos de Suecia, Georgia, Turquía, Francia y Dinamarca.

### **Buenas victorias colombianas**

La boxeadora Ingrit Valencia y la tenista Camila Osorio avanzaron a la segunda ronda de sus respectivos torneos, luego de ganar ayer en su debut en los Juegos Olímpicos de París 2024. La selección femenina de fútbol, por su lado, venció 2-0 a Nueva Zelanda, se recuperó de su derrota inicial con Francia y puso un pie en los cuartos de final. John Rodríguez quedó eliminado en esgrima, así como Anthony Rincón y Stefanía Gómez, en natación.



### Nueva jornada para Colombia

La selección masculina de tiro con arco, con el trío conformado por Jorge Enríquez, Santiago Arcila y Andrés Hernández, abre la jornada olímpica de hoy para Colombia, en un nuevo día de competencias en París 2024. También actuarán durante este lunes el ciclomontañista Diego Arias, Jhancarlos González en skateboarding, la tenista María Camila Osorio y la boxeadora Angie Valdés.

/coc

# Deportes PRIS2024



Ángel Barajas, luego de clasificar a la final de la barra fija en París 2024, aseguró diploma olímpico. Ahora, aspira a podio. /coc

Con Angel Barajas en la final de la barra fija y Luisa Blanco en la del All Around, esta disciplina superó las expectativas. Todavía, queda historia por escribir.



FERNANDO CAMILO GARZON, ENVIADO ESPECIAL A PARÍS

fgarzon@elespectador.com @FernandoCGarzon

"Me entrevistan porque voy a ser como Simone Biles", dijo una niña en la salida del Bercy Arena en pleno centro de París, mientras -presumida- se echaba el cabello hacia atrás con una mano, se ponía la otra en la cintura y adelantaba un pie para que todos la admiraran. Minutos antes de que llamara la atención de ese periodista, la niña daba saltos en pleno pasillo, entre vítores y aplausos de los asistentes que salían del coliseo, los mismos que, antes, extasiados, gritaban para celebrar el regreso de la gloriosa Biles, una de las grandes estrellas de los Juegos Olímpicos de París 2024.

La estadounidense dejó boquiabierto a todo el que la vio en su primera competencia en la capital francesa. De júbilo, el estruendo casi tumba el estadio cuando salió a la pista. Después, cuando le tocó actuar en las barras, el suelo o el potro, el eco del silencio carcomió el Bercy Arena. Le siguió el murmullo, antes de la tormenta, que estalló cuando la campeona olímpica, entre volteretas y figuras nunca antes hechas, obligó a la ovación de pie de todos los presentes. Y de esa actuación descomunal, los niños salieron inspirados de ver semejante leyenda. Soñando, algún día, llegar a ser como la irrepetible Simone Biles.

En ese mismo escenario, compitió ayer la colombiana Luisa Blanco, que sorpresivamente se metió en la final a la que, primera, se clasificó Biles. En la misma cima olímpica de la norteamericana compitió la gimnasta nacional, que terminó en la casilla 30, pero se vio favorecida porque un país no puede tener más de dos finalistas. Estados Unidos, Japón (2), Italia, Brasil y Canadá resignaron los lugares que le dieron a Blanco, con el puesto 24, su lugar en la lucha por las medallas. Horas antes, según le contó a este diario en la zona mixta, la colombiana habló con la leyenda en el calentamiento. "Disfruta que estás acá. No todas lo logranytú te loganaste", le dijo ella. "¿Simone Biles sabe que existo?", pensó Blanco, que al contar lo vivido se quedó sin aire.

actuar en las barras, el suelo o el potro, el eco del silencio carcomió el Bercy Arena. Le siguió el No fue la única gimnasta colombiana que brilló en el Bercy Arena este fin de semana. El sábado Ángel hará el 1º de agosto.

Barajas logró un hito para el país, cuando se ubicó como el sexto mejor de la barra fija, puesto que le dio un lugar en la final del aparato. Con solo 17 años, el cucuteño peleará por una medalla el próximo 5 de agosto, un día que puede ser histórico para el deporte colombiano. Ya era un resultado brillante, como para Luisa Blanco, ver a un gimnasta nacional compitiendo en las fases preliminares de los Olímpicos. Llegar a la final, en un aparato, es algo que no tiene precedentes. Y si gana una medalla... imagínense.

"No lo hice mal para ser mis primeros Juegos Olímpicos", dijo, casi
descarado, el joven atleta. Centrado,
de pocas palabras, aguarda paciente
por su futuro inmediato, no puede
hablar mucho por órdenes de su
entrenador, Jairo Ruiz, quien le pide
a los periodistas molestar lo mínimo
a su pupilo para que se concentre
en la final que viene. Es estricto, lo
dicen todos en la zona mixta.

agosto, Barajas disputará la final de la barra fija en la gimnasia artística de los Juegos Olímpicos de París 2024. Blanco, en el All Around, lo hará el 1º de agosto.

Para Luisa Blanco, que siguió de cerca la competencia de su compañero, lo que hizo fue histórico: "Tiene un corazón de oro. Su nivel y su técnica la pudieron ver ayer. Quedar sexto en barra olímpica es algo gigante, es tremendo. Me da orgullo. Tiene apenas 17 años, no se imaginan el futuro que viene para él".

Era imposible, al ver esa niña que salía de ver a Biles en el Bercy Arena, no pensar en Ángel Barajas, que creció soñando con ser como Jossimar Calvo, su héroe. Entrenó, desde que tenía cuatro años, buscando el anhelo olímpico y un día llegó a competir al lado de su ídolo. Ni siquiera había superado la mayoría de edad y le ganó el cupo a París. En Francia, llegó a una final inédita para la gimnasia colombiana, más allá de que Calvo, en Río, se metió entre los 24 mejores del All Around, pero no en el top ocho de ningún aparato.

Todo empieza por una ilusión. Como Luisa Blanco, quien cuando le preguntan por qué empezó en la gimnasia, dice que quería "ser como mami", una colombiana que se mudó a Los Ángeles en Estados Unidos. Allí, la gimnasta que nunca llegó a ser profesional, crió a la hija que, más de 20 años después, debutó en unos Juegos Olímpicos. Como Ángel Barajas, el niño que peleará por un podio olímpico, su sueño primario. Como la niña que salía ayer del Bercy Arena, que nunca olvidará esa tarde en París en la que entrevistaron a la que, según ella, será "la próxima" Simone Biles.

# Montoya y la patria

MUCHA BOLA ANTONIO CASALE



"Ningún deportista lo hace por la patria, es por uno mismo" afirmó, entre otras cosas, el piloto Juan Pablo Montoya, el rey sin corona de la Fórmula Uno, el más grande automovilista que ha dado nuestro país. Más adelante dijo que es chévere que reconozcan el trabajo de los deportistas y reafirmó que la motivación es individual.

A Montoya nadie le regaló nada. Cuando comenzó a figurar a escala internacional contó con la fortuna (consecuencia de alguna manera de locura) de que su papá apostó todos los recursos de la familia, por su trabajo, y contactó a unos amigos que lo apoyaron para poder mantener una apuesta incierta en un mundo tan costoso como el del automovilismo.

El deporte de Montoya es individual y cuando se comienza a competir en el ámbito mundial los equipos de apoyo son integrados por personas de varios países. Mecánicos, escuderías, ingenieros..., todos se deben a una profesión que nada tiene que ver con una competencia entre países. En Italia, por ejemplo, los aficionados a la F1 son seguidores de Ferrari, independientemente del piloto que conduzca el auto.

Ahora, bajemos esto a las disciplinas de corte olímpico. En las individuales, los deportistas del ciclo olímpico reciben ayuda económica del Estado cuando se determina que tienen talento para pelear medallas y mundiales. Se puede discutir la manera en que se financia, si el monto es suficiente para que el deportista prepare sus competencias o no, y claramente se podría hacer mejor desde el Ministerio del Deporte.

Nuestra nación, como todas, es imperfecta. Allí hay un vínculo entre Estado y deportista que genera una relación con el país teniendo en cuenta que el Estado somos todos. Ahora, que el deportista sienta que compite por Colombia o no es algo netamente personal. A muchos se les ve llorando cuando suena el himno del país en donde estén compitiendo y a otros, como a Montoya, les debe importar poco.

Cuando hablamos de deportes de grupo como el fútbol, el baloncesto o el voleibol la cosa se complica. Para París solo clasificó el equipo de fútbol femenino, y esa ha sido la tendencia histórica: pocas veces clasifican nuestros equipos y es mejor ni hablar de su desempeño.

Es claro que nos falta cultura de trabajo en equipo tanto en los deportes como en la vida misma, y mientras la bandera no sea un motivo de identificación será muy difícil que se entienda el concepto de competir por la patria. El hecho de ser un país con tantos minipaíses adentro, para estos menesteres, nos pasa factura a la hora de querer unirnos en torno a algo.

### Tercera fecha de la Liga BetPlay 2024-II

El fin de semana se llevaron a cabo tres partidos correspondientes a la tercera fecha de la Liga BetPlay. El juego que abrió la jornada fue la victoria de Equidad sobre Santa Fe con una temprana anotación de Felipe Acosta en El Campín. El domingo Atlético

Bucaramanga y Jaguares empataron sin goles en la capital de Santander, mientras que Millonarios, sin Radamel Falcao García en su nómina por un percance doméstico ni Iván Arboleda y Leonardo Castro por suspensión, cayó ante la Alianza F.C. de Hubert Bodhert.
A pesar de que varios encuentros fueron aplazados, entre esos el de América de Cali y Deportes Tolima, la fecha continuará esta noche con el cruce Fortaleza vs. Deportivo Cali (8:10 p.m.) en el estadio Olaya Herrera de Bogotá.

## Deportes



La delantera colombiana Mayra Ramírez, expulsada en el juego ante Francia. /FCF

## El VAR y el fútbol humano

@JORGEATOVAR



El fútbol moderno nació en 1863, en Inglaterra, con un conjunto de reglas que carecían de elementos que hoy consideramos básicos. Buena parte de las líneas de la cancha, por ejemplo, no existían. El tiempo del partido no estaba reglamentado ni se había normalizado la dimensión del balón. Es decir, desde sus comienzos el fútbol evolucionó en su normativa. El VAR, a la larga, no es más que un paso. ¿Habremos ido demasiado lejos?

En 1897, por ejemplo, la International Board (IB), entidad encargada de normar el fútbol, adicionó a la regla número dos: que "el juego será de 90 minutos, a menos que se acuerde mutuamente otra cosa". En 1902 todavía era ilegal un tiro libre (directo), y en la práctica, al estar definido el tiro de esquina como tiro libre, el gol olímpico era ilegal. En 1903, se aprobó el gol de tiro libre directo.

Más interesante, en 1898, la IB añadío al reglamento que "no se impondrá sanción por manos o falta, al menos que en opinión del árbitro tales acciones sean con intención". Es decir, el fútbol en sus orígenes distinguía claramente entre intención y no intención. En 1905 ajustó la norma, diciendo que, salvo el portero, ningún jugador podrá "intencionalmente" tocar el balón con la mano ni empujar a un oponente. Valga anotar que, esa minuta de la IB, aclara que la

carga es legal, pero no de forma violenta o peligrosa.

En 1907 continuaron los ajustes. La IB ajustó la norma diciendo que el árbitro puede pitar falta siempre que "piense que la conducta de un jugador es peligrosa o potencialmente peligrosa". La revisión de la evolución del fútbol sugiere al menos dos cosas: a medida que el deporte se desarrolla, surgen dudas de interpretación y se realizan los ajustes correspondientes, y la idea es mantener un juego fluido, con mínima interferencia arbitral, donde es este quien juzga la intencionalidad de la mano o falta.

Tras más de un siglo, llega el VAR, que surge para promover un fútbol más justo e impartir mejor justicia, pero, como he dicho en otras columnas, a la larga, la justicia unánime no existe. Es una bella utopía irrealizable en tantos ámbitos de la vida, más aún en uno que está desbordado de pasiones.

El fútbol está lleno de errores que cambiaron la historia. Pero, a la larga, el VAR no ha logrado corregir eso. En cambio, termina generando bochornos antes inexistentes, como lo sucedido en el debut de Argentina en los Juegos Olímpicos de París 2024. Viendo los continuos desastres del VAR y leyendo la historia de la norma, concluyo que el fútbol fue diseñado para ser jugado e interpretado por humanos, con todo lo que eso implica. Habrá errores, pero la perfección nunca fue un objetivo ni debería serlo. La expulsión por cámara lenta (Mayra Ramírez en el debut de Colombia en los JJ.OO.) se debería eliminar del fútbol y también los partidos de 100 o más minutos.





Una iniciativa de:



### Sudoku

|   |   | 7 | 8 |   | 4    |   | 6 |   |
|---|---|---|---|---|------|---|---|---|
| 4 |   |   |   | 3 |      |   |   | 7 |
|   | 9 |   |   |   |      |   |   |   |
| 7 |   |   |   |   |      |   |   |   |
| 1 |   |   | 5 |   |      |   | 9 |   |
|   |   |   |   | 8 |      | 2 |   |   |
| 8 |   | 5 |   | 2 | J. W |   | 3 |   |
|   | 1 |   | 4 |   | 6    | 9 |   |   |
|   |   |   |   |   |      | 6 |   |   |

|   |   |   |   |   | 9 |   | 6      |   |
|---|---|---|---|---|---|---|--------|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 | 6<br>5 |   |
|   |   |   | 4 | 6 | 3 | 2 | 8      |   |
| 9 |   | 2 | 7 |   | 1 |   |        |   |
|   |   | 5 |   |   |   |   |        | 1 |
|   |   |   |   | 5 |   |   |        |   |
| 3 |   |   | 9 |   | K |   |        |   |
|   | 8 |   | 6 |   |   |   | 2      |   |
| 4 | 8 | 7 |   |   | 5 |   |        |   |

Espectagrama

Espectagrama, Mario Méndez - mariom20co@yahoo.com

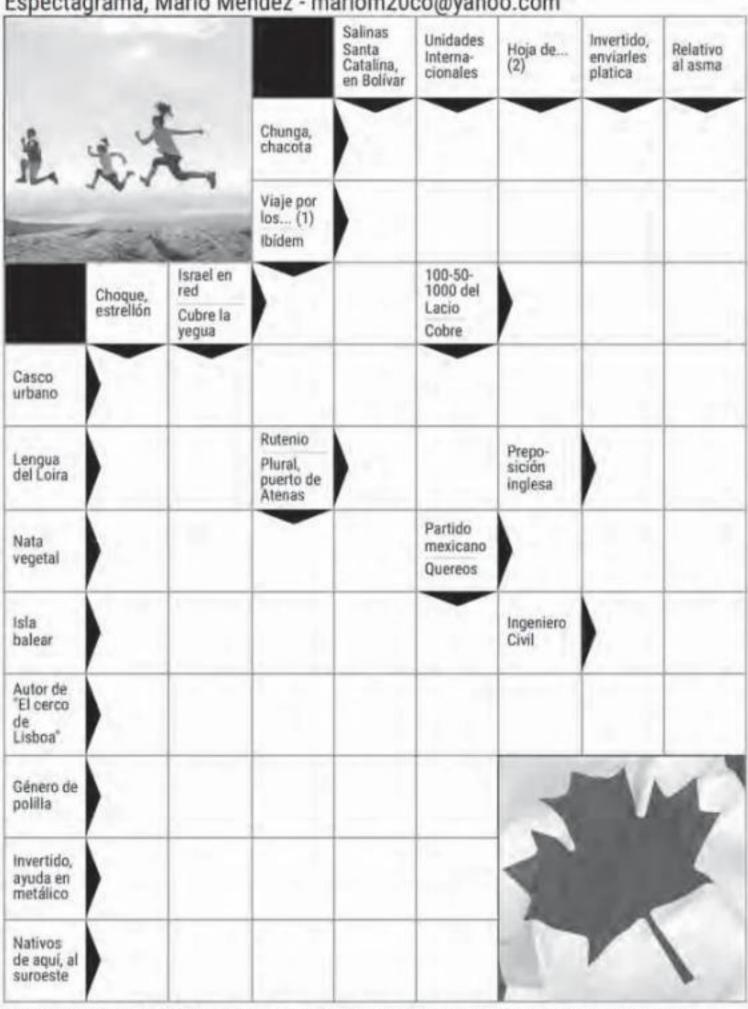

SOLUCIÓN DEL ANTERIOR. Horizontales: Abran, Tibio, Te, Ge, Ojo, Naos, Varar Abusemos, Laringeo, Oli, NN, Di, DD, Anteo, Damas. Verticales: Oralidad, Jabalina, Oruro, Tm, ATT, Asi, DEA, Bienvenidos, Rb, Mg, Neologia, Noes, Son.



Leo (24 jul. - 23 ago.) No eres capaz de salirte de tu zona de confort y por eso te aterra cualquier cosa donde tengas que tomar otro camino.

Número del día: 3.

Virgo (24 ago. - 23 sep.) Revierte la energía negativa que te abraza estos días con fe para que lleguen las oportunidades emocionales y laborales. Número del día: 15.

Libra (24 sep. - 23 oct.) Será un día un poco difícil. Aprende a manejar tus emociones de forma abierta, desde la reflexión y la empatía. Número del día: 7.

Escorpión (24 oct. - 22 nov.) La falta de comprensión y el egoísmo extremo, la inestabilidad emocional v la intolerancia serán hoy tus peores enemigos Número del día: 1.

Sagitario (23 nov. - 21 dic.) Ten cuidado con los pensamientos negativos, la malicia y las actitudes como el querer vengarte de alguien; así no conseguirás nada. Número del día: 8.

Capricornio (22 dic. - 20 ene.) Todo pasará y podrás vencer la inestabilidad emocional que estás teniendo con tu pareja. Basta de juzgar tanto. Número del día: 10.

Acuario (20 feb. - 20 mar.) No hagas a un lado a tu pareja, inclúyela en tus planes y permítete escuchar. A veces otros ven cosas que tú pasas por alto. Número del día: 2.

Piscis (20 feb. - 20 mar.) Tienes que llenarte de paciencia y dejar de pretender que todo tiene que hacerse en los tiempos que tú quieres. Número del día: 14.

Aries: (21 mar. - 20 abr.) Deberías tener muy claros los objetivos que quieres y lograr un equilibrio entre el mundo mental y tus caprichos. Número del día: 0.

Tauro (21 abr. - 21 may.) Quizás hoy tengas algunos recuerdos del pasado, cosas que han desaparecido de tu vida y debes soltar. Número del día: 8.

Géminis (22 may. - 21 jun.) Estás muy impaciente. Cada vez que te llenas de ira solo estás aleiando las cosas buenas que te pueden pasar; oio con eso. Número del día: 19.

Cáncer (22 jun. - 23 jul.) Deiar todo en manos de la suerte no es la decisión más conveniente para este tipo de eventos donde tu energía es débil. Número del día: 5.

Ordene su aviso también a los correos: sarias@elespectador.com y jduran@elespectador.com - Línea de servicio al cliente (601) 4232300 Opc. 2

## Clasificados

EL ESPECTADOR

Ordene su aviso 313 889 4044

2627700 321 492 2547

**Empleos** 7 » Tecnología Maguinaria

Bienes Raíces

10 » Módulos Negocios

Vehículos

Servicios 11 » Judiciales

12 » Exeguiales Turismo

Tarifas: \*

Palabra \$ 1.681

Centimetro x col. \$ 66.555

Edictos \$ 81.345

A estas tarifas se les debe incluir el IVA

#### Formas de Pago:

» PSE

Tarjeta de Crédito

Transferencias Bancarias

### PORVENIR S.A. SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS NIT. 800.144.331-3

9 » Otros

Que el día 12 de junio de 2024, falleció la señora ADRIANA PATRICIA MUÑOZ VILLAMIL identificado con C.C. 53.037.168, quien laboró en nuestra empresa hasta el día de su fallecimiento.

Quien(es) se crea(n) tener igual o mayor derecho que los reclamantes, debe(n) enviar la solicitud con los soportes al correo sbolivarn@porvenir.com.co.

SEGUNDO AVISO

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. se permite informar a terceros, clientes y proveedores, que la señora CINDY LORENA VILLA CHARRY, identificada con C.C.1.075.259.601, no tiene vinculo contractual alguno con la Empresa, y por tanto no se encuentra autorizada a ningún título para llevar cabo el ofrecimiento de bienes y/o servicios en representación de la misma o como intermediaria de una firma contratista. Cualquier información adicional podrá solicitarse a la línea + 57 601 7447474



#### MANIFESTACIÓN DE INTERÉS LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA Representación de la FAO en Colombia

Invita a las empresas cualificadas a presentar sus manifestaciones de interés en previsión de un concurso para establecer un acuerdo a largo plazo en relación con los servicios siguientes:

"APOYO PARA LA OPERACION DE PROYECTOS ADELANTADOS POR LA FAO EN COLOMBIA A TRAVES DE LA PROVISIÓN DE SERVICIOS DE: VINCULACIÓN Y GESTIÓN DE PERSONAL; DESPLAZAMIENTO AÉREO, TERRESTRE Y FLUVIAL; GESTIÓN DE VIÁTICOS Y GESTIÓN DE ESPACIOS PARA EVENTOS."

> Fecha inicio de solicitud de manifestaciones de interés: 16 de julio de 2024 Fecha límite de recepción de manifestaciones de interés: 30 de julio de 2024



IEN ESTA EMPRESA
TRABAJAMOS
POR LA IGUALDAD,
PERO ESO DE PEDIR
SENTARSE ME PARECE
EXAGERADO!

Unchatcon...

Alba Lucía Lloreda, directora de la AFE

# La importancia de que se unan las fundaciones privadas

Hace 15 años se creó la Asociación de Fundaciones Familiares y Empresariales, que agrupa a 85 organizaciones de este tipo en el país. Lloreda habla de lo significativo que ha sido compartir experiencias en este tiempo y de los aprendizajes y retos en los que trabajan.



MÓNICA RIVERA RUEDA

mrivera@elespectador.com

@Yomonriver

### ¿Cómo llegaron a coordinarse tantas organizaciones?

La AFE nació hace 15 años, en 2008, por iniciativa de 15 fundaciones ante la necesidad de crear una asociación para conocer qué estaban haciendo otras fundaciones familiares y empresariales, comenzar a compartir buenas prácticas y aprender entre todas, con el objetivo de empezar a tener incidencia en la política pública. Hoy en día somos 85 fundaciones

### ¿Cómo buscan las fundaciones?

Las fundaciones trabajan mucho con otras, entonces les dicen: "Oiga, usted debería hacer parte de la AFE". También buscamos tener mayor representación de las fundaciones en las regiones, entonces vamos y miramos qué otras se pueden vincular y después hacemos un proceso de presentar la asociación, mirar si les interesa y hacer la afiliación.

### ¿Qué aprendizajes ha dejado para las fundaciones trabajar juntas?

Cada fundación ha tenido experiencias distintas, entonces cuando se suman esas experiencias, se avanza más rápido en temas de apalancamiento de recursos. Es mucho más fácil presentar un proyecto a la cooperación internacional si estás articulado. También está el impacto y que para las comunidades esté claro qué es lo que se está haciendo y el beneficio.

### ¿Cuáles proyectos que han realizado resaltaría?

La Alianza para el Desarrollo en Antioquia ha sido un ejemplo para otros países, donde el sector fundacional decidió apostarle al desarrollo rural en Antioquia y esto, que parece ser muy fácil, logró que 16 fundaciones, y hoy en día más de 25, se despojaran de sus logos y sumaran conocimiento. Ahí no solo se unieron los recursos, sino también el conocimiento.

### ¿Por qué la educación es uno de los sectores en los que más invierten los privados?

Después de la pandemia tuvimos un retroceso, entonces las fundaciones están desarrollando programasdeayudadelectoescriturapara que los niños no se queden atrás. En educación, los retos son inmensos y es muy importante para el desarrollo de Colombia que hagamos todo lo que podamos hacer en ese sentido. Ahora hay una iniciativa que lidera la Fundación Empresarios por la Educación, que tienen la idea de, con datos exactos, mirar problemáticas específicas de temas de educación en varios municipios para ver cómo llevamos y movemos los indicadores.

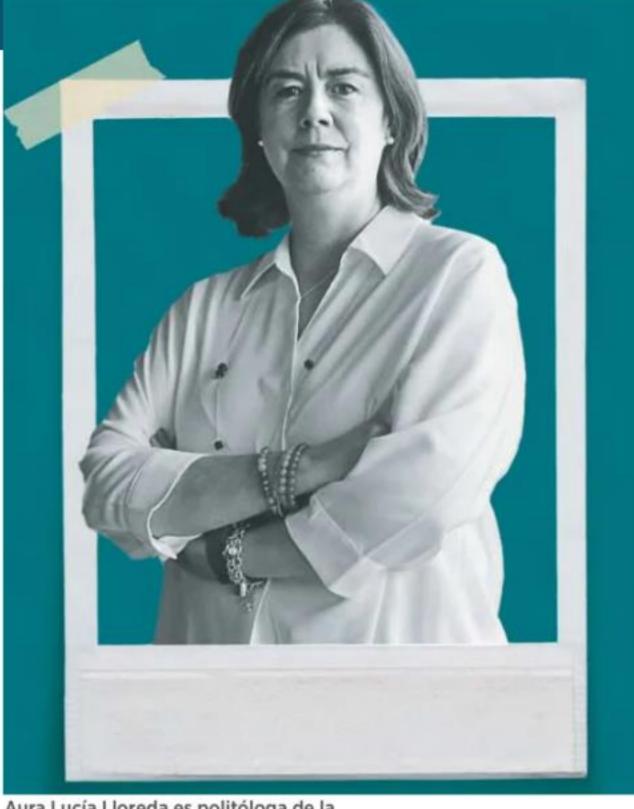

Aura Lucía Lloreda es politóloga de la U. de los Andes. / Cortesía: AFE

### ¿Qué sectores o problemáticas quieren abordar?

La meta es llegar con más proyectos a todo el país, tener más presencia en municipios, ya sean PDET o muy alejados. Eso es lo que soñamos. Obviamente, no podemos hacerlo solos, esto va de la mano del Gobierno y las comunidades; entonces estamos trabajando con, por ejemplo, Ideas para la Paz, que hace mucha investigación para ver cómo podemos hacerlo de una mejor manera, identificar las necesidades para saber qué fundaciones pueden estar ahí y a través de qué programas, pero este es un trabajo diario y la idea es tener más iniciativas en todo el territorio nacional.

